

# LARAZON

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 · AÑO XXIV · 8.644 · PRECIO 1,90 EUROS · EDICIÓN NACIONAL

# Sánchez pretende sacar a Feijóo de la «zona de confort»

La estrategia pasa por «poner el foco» en el líder de la oposición para que «cometa errores» El presidente del Gobierno anticipa que, «dado el resultado, habrá más debates» en el Senado

Desde Moncloa quieren paliar la «falta de información» que, en su opinión, los españoles tienen de la trayectoria de Alberto Núñez Feijóo y que se puedan «formar una opinión» fidedigna, para que en el añoyme dio que resta hastalas elecciones «no pase de puntillas, haciéndose el muerto, como ha hecho hasta ahora». El planpasa por una primera fase de «exposición» de Feijóo yuna segunda en la que se despliegue el discurso del «Gobierno de la gente». El objetivo es desmontar al líder del PP, pujante cinco mes es des pués de que desembarcara en Génova, ante el estupor socialista. P. 10-11



El rey Carlos III, la princesa Ana, el príncipe Andrés, la reina consorte Camila y Tim Laurence, ayer en la catedral de San Gil

# «Ante el peso de la Historia», Carlos III promete defender la democracia

Don Juan Carlos y Doña Sofía asistirán al funeral por Isabel II el día 19

Carlos III pronunció ayer un histórico discurso en el que elogió la figura del Parlamento como «instrumento vivo que respira de nuestra democracia». El nuevo monarca participó en un simbólico cortejo fúnebre en Edimburgo que precedió a la primera misa de despedida de Isabel II, junto a cuyo ataúd volverá a estar la princesa Ana en Londres. La estrecha relación entre madre e hija adelanta ahora elimportante papel que jugará en este reinado. P. 6 a 8

### El CGPJ afronta la negociación sin plazo para renovar el Constitucional

El bloque conservador designa a dos vocales para intentar consensuar los candidatos <u>P.14</u>



### Ayuso se «planta» frente al «despropósito» del Gobierno

«No escatima medios para atacar nuestras políticas», denuncia P. 12

Los «súper»
piden al
Gobierno
que colabore
y baje el IVA
de la cesta
de la compra

Los casos de acoso escolar han repuntado después de la pandemia

P. 26-27

### Cultura

Stanley G. Payne, 60 años de oficio del gran hispanista: «La situación política en España es desastrosa» p. 34-35

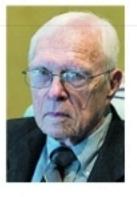

Muere William Klein, el maestro de la calle y el fotógrafo de la moda <u>P.33</u> 2 OPINIÓN

Martes. 13 de septiembre de 2022 • LARAZÓN

### Aunque moleste

# Alimentando el odio



José Antonio Vera

a Diada del 22 no ha sido la de las sonrisas (en realidad nunca lo fue), sinola del fracaso, el enfrentamiento y el odio. Siempreabundó en tal celebración bastante de todo eso, solo que antes era contra el PP, los castellano-hablantes (por cierto, la mayoría en Cataluña) y los que piden que no se discrimine a nadie por razón de lengua o ideología. Las primeras Diadas de la transición democrática fueron integradoras y de unión. A partir de cierto momento, el nacionalismo degeneró en independentismo supremacista y las manipuló hasta el extremo de insultar a los asistentes que disentían mínimamente de la ideología única preponderante. Y ha ocurrido esta vez que hasta el president de la Generalitat, el molt honorable Pere Aragonés, decidió no acudir a un acto en el que sabía iba a ser objeto del asedio por parte de aquellos indepes, más ultras que él, que han sido apremiados en la inquina fóbica por el abominable Puigdemont. De modo que, a falta de Aragonés, leña contra Junqueras, al que Jordi Sánchez llama «indocumentado» y «mentiroso», y la ANC lo anatemiza. El independentismo a la greña recogiendo exactamente el fanatismo del veneno que ha sembrado. El discurso del odio casi siempre es

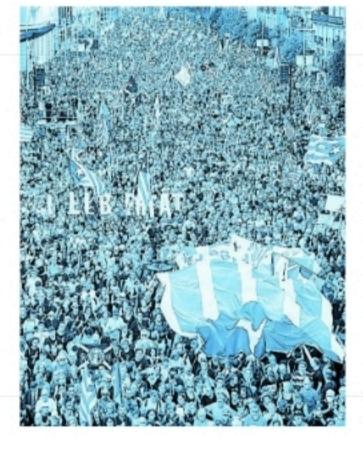

Anda el independentismo catalán a la greña recogiendo el fanatismo del veneno que sembró

de ida y vuelta, y acaba arrastrando a quienes lo practican. El problema es que de la inquina se pasa al insulto y de éste a la violencia. La noche anterior a la Diada, en la Fossar de les Moreres, empezaron a gritos y acabaron a puñetazos, cargando al final contra una fotoperiodista de TVE que cayó al suelo de una bofetada, según las crónicas.

Todo tan lamentable como las diatribas que estos días circulan por las redes contra la difunta Reina de Inglaterra, a la que los más exaltados tildan de obediencia masona y de dejar un legado colonial de guerras y sangre, reprochando que aquí la adoremos como si fuese nuestra propia soberana. Cierto que era la Reina de Gibraltar, y que nunca sintiópor la cultura hispana demasiada simpatía. Antes al contrario. Inglaterray España han sido ene migos históricos en lo cultural, en lo político y en lo militar, pero al César lo que es del César, y a la Reina Isabel (no la Católica, que es la nuestra deverdad) hay que reconocerle sun eutralidad, empaque y prudencia, su contrastado sentido del deber, el ejemplo que ha sido para otras dinastías y que jamás protagonizara escándalo público alguno, pese a su descendencia convulsa.

Pero a los agitadores de la soflama y el desdén les da igual. Siembran odio y recogen odio, en las redes o en la Diada. Algo que lleva al extremismo. Con el odio nunca se progresa ni se construye. Cataluña fue la región más avanzada de España en lo cultural y en lo e conómico. Hoy ya no lo es. La mejor literatura en castellano ha salido durante décadas de Barcelona. Ahora la Generalitat separatapenaliza a los que escriben en español. Si rotulas tu comercio en castella no vas atenerun problema. Sipretendes que tuhijo aprenda bien la lengua de Cervantes, amén del catalán, serás tildado de lo peor, te insultarán en las redese incluso in undarán con pintadas la puerta de tu casa. Un tipo de persecución cruel rayana al fascismo.

### Las caras de la noticia



A. Fernández Mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León

### Escolarización gratuita de niños de 1 y 2 años.

Fernández Mañueco
ha confirmado que
a partir del próximo
curso 2023-2024 habrá
educación gratuita para
los niños de 1 y 2 años
en esta Comunidad, con
el objetivo de mejorar la
conciliación, ayudar a las
familias y fomentar la
natalidad.



Ignacio Galán Presidente de Iberdrola

### Compromiso de Iberdrola con los hogares vulnerables.

Iberdrola y Cruz
Roja han firmado su
primer convenio a
nivel nacional con el
objetivo de establecer
los mecanismos de
coordinación para
evitar la suspensión
del suministro de
electricidad o de gas a
hogares vulnerables.



Amancio Ortega Funda dor de Inditex

### 400 becas para estudiar primero de Bachillerato en EE.UU. y Canadá.

La Fundación Amancio
Ortega ha convocado
400 becas dirigidas a
estudiantes de cuarto de
Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) de
centros educativos
españoles para cursar
primero de Bachillerato
en Canadá y en Estados
Unidos.

### El canto del cuco

# El puente de Garray



Abel Hernández

a cita familiar delotoño, hasta que murió mi hermano, era en Garray, al pie delcerro de Numancia, junto al Duero, que este año baja menguado por la sequía. En la popular tascade « El Goyo» no faltaban nunca el sabroso picadillo, las alubias con chorizo y las chuletas de lechal. Desde niño me ha impresionado este lugar. Es un rincón en el que confluyen la historia, las aguas, los pájaros de paso, las aceñas y las merinas de la trashumancia, un paisaje singular envuelto en el machadiano campillo amarillento «como pardo sayal de

campesina» y en la exuberancia vegetal que ciñe la austeridad del mítico y solitario cerro. «Y los llanos, abajo, –dice el poeta de la tierra, Fermín Herrero– de rastrojos y piezas recién labradas, lomas de encinares, cerros de ceniza e hileras de chopos que fijan los riachuelos. Que me quede con su pureza, y sople el viento y todas las recordaciones sean albergue y emoción, nunca holladas».

Recuerdo mi asombro cuando, con ocho o nueve años, viajé por primera vez a Soria, en «La Exclusiva», y contemplé, además de la luz eléctrica en la capital, que aún no había llegado al pueblo, el puente de Garray, donde el Tera cede generosamente sus aguas al Duero. Me impresionó. En Sarnago no había río, solo barrancos y riachuelos con pasarelas de piedras. Hastaentonces el puente más grande que había visto era el de dos ojos del Linares, apenas un hilo de agua recién nacido, cuando bajábamos al molino o al mercado de los lunes

a San Pedro Manrique.

En este vórtice se siente como en pocos lugares la confluencia de las civilizaciones. El mismo nombre de Garray, tan parecido a Garay, parece hacer referencia a un enclave vasco en el corazón de la Celtiberia. Cerca discurre el río Zarranzano, que lo confirma. Aquí se asentaron antes las legiones romanas con Escipión al frente, y los pelendones numantinos prefirieron morir a rendirse, como se sabe. Eran tiempos en que la épica aún dominaba, para bien o para mal, la historia humana. Al pie de la ladera, por si faltaba algo, destaca la ermita románica de Los Mártires, cargada de belleza y de misterio. Y en la salida del pueblo, donde se bifurca la carretera -una se encamina al puerto de Oncala en mis Tierras Altas v la otra se encarama al de Piqueras camino de Logroño- nos sorprende un dinosaurio de tamaño natural. Puede que aún quede alguno vivo por estas soledades.

LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

OPINIÓN 3

### **Editorial**

# Ayuso demuestra que otra política es posible

a presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado a la Cámara regional un programa de actuaciones en materia de política fiscal y económica que puede parecer ambicioso en los objetivos, pero que no se aparta de la ortodoxia que preside la gestión pública en la mayoría de los ejecutivos europeos. Es decir, no renuncia a la intervención social en aquellos ámbitos que la demandan, como el de la vivienda, pero sininterferir nienlalibertad delos mercados ni en la seguridad jurídica del sector inmobiliario, que es, sin duda, uno de los factores que explican el sostenido incremento del precio de los alquileres en las grandes ciudades. Ayuso no solo rechaza la pretensión de descargar la responsabilidad sobre los propietarios, convertidos en responsables subsidiarios de la incapacidad de las instituciones para hacer que se cumpla el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, sino que opera desdelo público, con habilitaciones de suelo y alquileres para jóvenes, para aumentar la oferta en lugar de restringirla, como sucede con las medidas al uso de la izquierda. No hay, pues, fórmulas mágicas en la propuesta popular, sino el recurso a la siniciativa sque la experiencia dicta como más convenientes. Si hemos querido destacar este aspecto del amplio programa de Díaz Ayuso no es solo porque se trata de uno de los problemas, el de la vivienda, que más

afectan a las nuevas generaciones de españoles, sino porque deja sin contenido las críticas de una oposición que nada práctico aporta al debate. No es cuestión de analizar aquí, por menudo, la amplia batería de propuestas de la presidenta madrileña, pero sí interesa destacar que suponen una enmienda a la totalidad de las políticas que propugna el Gobierno de la nación, especialmente, en materia fiscal. Sabe Ayuso que solo desde el impulso del tejido empresarial. de la promoción de la iniciativa privada, es posible sostener el crecimiento económico que, a la postre, garantiza mejores servicios sociales, desde la Sanidad a la Educación, pasando por la Dependencia, y que ello solo se produce cuando las administraciones propician un clima de libertad y reducen las cargas fiscales a la generación de riqueza. Es, además, lo que se viene practicando en la comunidad de Madrid, dentro del marco normativo del sistema autonómico, y es, en definitiva, lo que ha llevado a la región a tener los mejores indicadores sociales y económicos de toda España. Por supuesto, se ataca a Ayuso desde otrascomunidades, socialistas en su mayor parte, que han viendo siguiendo una estrategia opuesta con muy pobres resultados, pero no es posible hablar de competencia desleal cuando la mayoría de los gobiernos autonómicos, por no hablar de los territorios de régimen especial, tiene los mismos instrumentos legales a su alcance. Es cuestión de elegir.



### El submarino

### La guerra de González

De un tiempo a esta parte, la delegada del Gobiemo en Madrid, Mercedes González Fernández, busca posicionarse como contrapeso a Isabel Díaz Ayuso. La intentona -con el apoyo descarado de cierto diario progubemamental-lleva mal camino. Y es que enzarzarse con la Comunidad de Madrid por quién decreta un luto oficial el mismo día en que hay varios apuñalamientos en la capital no parece la mejor estrategia.

### Puntazos

### Yolanda Díaz se estrella otra vez

Yolanda Díaz sabe que su fórmula para topar el precio de la compra de alimentos básicos no tiene futuro. Sobre todo, porque todas las experiencias previas, incluida la francesa, acabaron en fracaso. A lo que hay que sumar que el asunto no entra dentro de sus competencias, que su intrusismo alienta nuevas tensiones en el Gobierno, que esta suerte de colusión que plantea es ilegal y viola las normas de la competencia y que los sectores comprometidos no la secundan. Incluidos esos que conmueven y preocupan tanto la izquierda como el pequeño comercio, que ha reprochado que el planteamiento favorece a la gran distribución y condena a las tiendas de proximidad. Tampoco los «super» compran la idea. Es ineficaz y distorsiona el mercado. Pese a todo, Yolanda Díaz copa el foco y marca territorio, que tal vez fuera su primer interés, sino el único, más allá de fiasco del numerito político.

### Fact-checking

### Isabel Díaz Ayuso





### La información

Se critica en las redes sociales que la Comunidad de Madrid haya decretado tres días de luto por la reina Isabel II y ninguno por las víctimas de la Covid.

En varias cuentas de Twitter y de Facebook pueden leerse textos como este: «No hubo luto ni banderas a media asta por los 7.291 mayores fallecidos sin recibir atención hospitalaria (-) Ayuso demuestra para quién gobiema». Otros mensajes hacen referencia a una supuesta falta de empatía de la presidente madrileña con las víctimas de la Covid, frente a la devoción por Isabel II.

### La investigación

No es cierto que Isabel Díaz Ayuso mantuviera una actitud indiferente frente a las víctimas de la pandemia. La Comunidad de Madrid decretó 70 días de luto oficial por los fallecidos de la Covid entre el 30 de marzo y el 7 de junio de 2020-, estuvo presente en los homenajes y funerales celebrados en las morgues improvisadas en pistas de hielo, y participó en la ceremonia de recuerdo por los que murieron en sole dad, celebrada en octubre de 2020.

### El veredicto



FALSO. Es un bulo malintencionado, otro más, contra la presidente de la Comunidad de Madrid. que decretó 70 días de luto oficial por las miles de víctimas de la Covid, en especial, los más afectados, los ancianos.

### Al portador

# Indepes de Cataluña y Escocia y las facturas de Sánchez



Jesús Rivasés

osep Pla (1897-1981) escribió -muchasen catalán-las mejores crónicas de la República. Leídas hoy rebosan actualidad y como apunta alguien que frecuenta La Zarzuela, «si cambias los nombres, nadie se daría cuenta de que son de hace casi cien años». «La política catalana -decía Pla- tiene un aspecto caótico e interesante. Fuera del ámbito catalán difícilmente se comprende. Su complejidad se debe más que a nada a la acumulación de problemas». La Diada del domingo ha sido el último ejemplo. Hubo unos 150.000 indepesen la calle, muchos menos que otras veces, pero que no dejan de ser muchos. La diferencia es que ahora están más divididos que nunca y que recelan de su Gobierno, el de ERC y de Junts, partidos con posiciones ideológicas muy distintas, cada vez más alejados y enfrentados. Junqueras, puño en alto, está nervioso, mientras los más radicales reclaman liderazgos nuevos. Ocurrió durante la República y en plena Guerra Civil. Cataluñatuvo supropiacontienda particular. ERC y Junts, que siempre se unían contra España, ahora se de strozan entre sí y, claro, la política catalana «es una enorme confusión», escribía Pla.

Escocia no es Cataluña, pero su ministra principal, Nicola Sturgeon, reclama la independencia del Reino Unido, con tantos o más apoyos que los que tienen ERC y Junts en Cataluña. La jefa del Gobierno escocés, sin embargo, no ha dudado en rendir tributo a Isabel II, hasta el punto de que leyó la oración fúnebre por la reina en la ceremonia religiosa que se celebró ayer en Edimburgo, por cierto, con las calles repletas-de muchos indepes- para despedir a la soberana. «Toda comparación es odiosa», se lee en La Celestina. Cervantes, en el Quijote, insiste en que «las comparaciones son siempreodiosas» y Mark Twaincreía que «las comparaciones son la muerte de la alegría». Nadie sabe qué ocurriría si un rey de España falleciera en Cataluña, pero es poco probable que pudiera verse algo similar a lo de Escocia. Muchos catalanes mostrarían el mis mo respeto que los escoceses, pero no serían descartables desplantes de autoridades y radicales. Los 150.000 participantes en la Diada son muchos y más los votantes indepes El Gobierno catalán está nervioso y necesita apuntarse algún tanto. Sánchez y Montero pergeñan los Presupuestos de 2023 y los indepes se preparan para pasarunafactura lo mayory más llamativa posible y saben que pueden cobrarla, porque el inquilino de La Moncloa quizá no tenga otra opción que pagarla. Ocurre con «la acumulación de problemas», en palabras de Pla. Indepes de Cataluña y Escocia y peajes de Sánchez.

### El trípode

# Anglicanismo en Reino Unido y laicismo oficial en España



Jorge Fernández Díaz

a continuada caída del nivel moral y ético de la sociedad occidentalotrora cristiana es consecuencia directa de su sometimiento aun premeditadoy calculado proceso de descristianización, agudizado en España bajo la coartada de su necesidad por un proceso de democratización, y más en concreto de «desfranquización». Bajo la coartada de la liberta dreligios a se consideró como un paso necesario acabar contodo rastro del denominado «nacional catolicismo» por considerarlo secuela directa del franquismo, con elbeneplácito de buena parte de la jerarquía eclesiástica de la época, con elcardenalTarancóncomo máximo referente. Esta estrategia se puso de manifiesto durante la Transición y especialmente en el debate constituyente en las Cortes, donde se quiso alejar cualquier atisbo de catolicismo oficial pese a que más de un 90% de los españoles se autodefinían como católicos. Es oportuno insistir en que se pretextó que era un requisito de la necesaria democratización para poder ingresar en la entonces CEE, lo cual se ha acreditado que no eraverdad. Esa política perseguía acabarcon las profundas raíces cristianas de España, indisolublemente

unidas a nuestra identidad nacional e histórica, como reconocen historiadores acreditados no necesariamente creventes, desde Menéndez Pidalhasta Sánchez Albornoz, pasando por Julián Marías, entre otros, por tratarse de una realidad objetiva a la vista de quien se aproxima a su estudio sin prejuicios establecidos. Es preciso recordar ahora que el Reino Unido está de palpitante actualidad, que la libertad religiosa y la pertenencia a la UE no prohíbe que haya Estados con religiones oficiales, como Grecia con la religión ortodoxa reconocida como la oficial, hasta Gran Bretaña, antes del Brexit, donde además la reina y ahora el rey, son la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana y los monarcas deben profesar dicha religión para ser proclamados como tales. Allí estamos comprobando cómo la continuada referencia a Diospor parte de los políticos, especialmente con ocasión del previsto solemne funeral de Estado, es asumida con total normalidad, y contrasta con el agresivo laicismo que se pretende imponer en España desde la izquierda radical en el Gobierno y sus terminales ante la no comparecencia de la oposición a ese debate.

En la memoria colectiva se encuentra esa «curiosa» ceremonia de homenaje a las víctimas de la pandemia de claras connotaciones más propias de otras latitudes, precisamente junto a la Catedral de la Almudena, donde debiera haberse celebrado el funeral de Estado. Nunca es demasiado tarde para rectificar.

### LA RAZÓN

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluid a su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa confines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I.

Presidente:

Mauricio Casals

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún

Adjunta al director: Carmen Morodo

Delegaciones: José Lugo;

Castilla y León: Raúl Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).

TRIBUNA 5

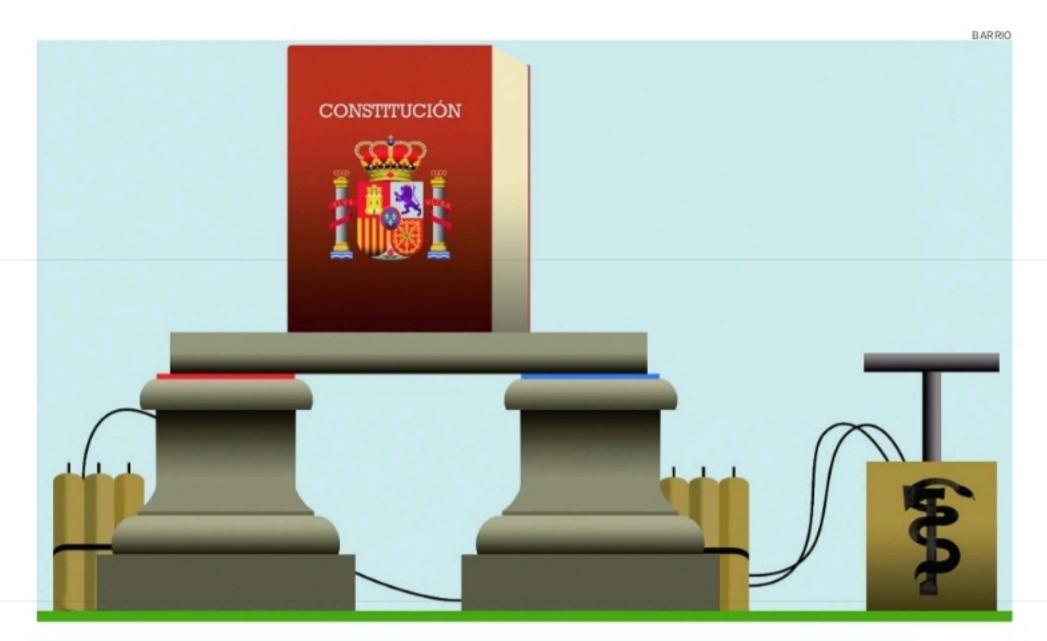

# Derechas o izquierdas: ¿una distinción acertada? (I)



Inma Castilla de Cortázar

econozco que nunca me haparecido certera esa distinción de los ciudadanos -que evoca otros tiempos- entre gente de «izquierdas» o de «derechas». En mi caso han influido dos factores esenciales. En primer lugar, el hecho de haber crecido en la «Cultura de la Transición», donde se puso de manifiesto que la Constitución de 1978 era un acuerdo de mínimos que pretendía que nadie quedara excluido. En este sentido, recuerdo con nitidez cómo mi madre me explicó gráficamente al divisar a lo lejos la Cruzde Valle de los Caídos que aquella cruz no era un monumento para recordar que «unos mataron a otros», sino para que nadie olvidara que todos moriremos y yaceremos juntos, por lo que es una estupidez trabajar por evitar convivir en concordia, estemos de acuerdo o discrepando. No recuerdo los términos precisos, pero ése fue el mensaje que se grabó a fuego en mi temprana adolescencia, cuando -por cierto- mi familia sufría, como tantas otras, la opresión injustificable y persistente de ETA. El segundo factor clave fue la imborrable experiencia de haber compartido trinchera, en el Foro Ermua, con ex miembros del Partido Comunista (Vidal de Nicolás y Agustín Ibarrola, entre otros) o de partidos afines que lideraron la rebelión contra la banda terrorista y su anclaje en el nacionalismo étnico, con mucho más coraje que otros ciudadanos reconocidos como honorables conservadores («conservadores de su pellejo», indiscutiblemente) que adoptaron «prudentes» posiciones que encubrían el miedo a ETA y al nacionalismo omnipresente. Con este contexto, disculpen que recurra a otra anécdota personal. Saliendo de una Asamblea del Foro Ermua en la UPV-EHU hacia el aparcamiento, con otro catedrático de Medicina, que entonces militaba en Izquierda Unida (IU), me interesé por lo que él opinaba acerca de esa «distinción entre izquierda y derecha». No había logrado expresar nada que no fuera fácilmente refutable por mi parte, cuando llegamos a nuestros respectivos coches, casualmente aparcados en la mismazona: el mío era, entonces, un Peugeot 206 que diligentemente se identificó al intentar localizarlo con el mando a distancia; y el suyo... un Porche rojo imponente. Sobraba comentario alguno, pero con cara de pillo, que rezumaba simpatía yhombría de bien, me comentó: «ya ves que a mí de "rojo" me queda el color del coche». Nunca nos hizofaltareflexión adicional al respecto. Era evidente que, en aquel entonces, la distinción entre ciudadanos estaba entre «constitucionalistas» y «no constitucionalistas». Pero ha llovido mucho, y demasiado rápido, durante el sórdido liderazgo de los presidentes Zapatero y Sánchez, que ha llevado a nuestro gran amigo Paco Vázquez a afirmar que en la actualidad la distinción no está entre «derecha o izquierda, sino entre demócratas y totalitarios».

No olvidemos que los consensos, capaces de sostener la democracia, se forjan sobre premisas prepolíticas, de naturaleza ética. Un ejemplo de antología es el que aglutinó a millones de ciudadanos en el País Vasco y en toda España: el llamado «Espíritude Ermua». Se fraguó en trece meses: entre el asesinato de Goyo Ordóñez en enero de 1995 y el de Fernando Múgica, en febrero del 96. Se materializó en el Foro Ermuatras el asesinato de Miguel Ángel Blanco (11 de julio de 1997) y ya era una realidad cuando ETA mató a Fernando Buesa en Vitoria en febrero de 2000. Tanto es así, que solo dos meses después ETA ase sinaba en Andoaín a López de Lacalle, miembro Fundador del Foro Ermua.

Prescindir de la capacidad humana para discernir entre lo aceptable de lo inaceptable lleva aldesastre antropológico y social. Hitler decía que la conciencia era un «invento judío». Nosotros -discrepando con Hitler-confiamos en la capacidad de toda persona de discernir lo que es acorde o no con la elemental defensa de derechos, libertades y responsabilidades. Natan Sharasnsky, superviviente del Gulag soviético, en su «Alegato por la democracia» afirmaba: «Para mí, la disputa nunca ha sido entre la izquierda y la derecha, sino entre lo que está bien y lo que está mal». Hemos visto demasiadas cosas lamentables: el descrédito de las Instituciones, una a una; la desbandada de intelectuales, periodistas,... situados en el sentido común, que han pasado a convertir el propio desistimiento en una mentalidad,... por la presión de un poder político ajeno a la existencia de límites éticos. Precisamente, por esta obstinación de quienes pretenden convertir lo que des de Celso fue el Derecho, «el arte de lo bueno y de lo justo» (Digesto I,I,1) en el arte de la mentira, la coacción y del engaño, inactivos y lamentándonos no podemos quedamos y el único resorte sólido es comprender que la conciencia ética -ese discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal- siempre ha sido, y siempre será, el último bastión de la libertad.

Inma Castilla de Cortázar es catedrática de Fisiología Médica y Metabolismo, vicepresidente de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A). Biblioteca Harley-Davidson

# Agua de fuego



Sabino Méndez

anto criticar hoy en día a la Transición pero lo que está claro es que, en aquella época, en una situación como la actual ya se habría llegado a un acuerdo sin necesidad de ficciones ridículasygrandilocuentescomolas misas bilaterales (literalmente, misasynomesas) osupuestas agendas del reencuentro. Ahora bien, lo que sucedía entonces es que había un componente social en el que la reflexión era un valor. Se entendía que las cosas eran muy complejas y que había que tener paciencia. Si hoyun político se detiene a explicam os que las cosas son muy complejas y que hay que tratarlas con calma, no le vota nadie. Hoy el votante es un tipo azuzado, exaltado, engañado por diversos voceros, a quien le han transmitido que la hostilidad tiene más valorque la prudencia y la con-

¿Quieren hacerme creer los políticos actuales que lo suyo, con esa actitud, es talla de estadista? Venga

### Para pactar, hay que dejarse de poses de iluminado

ya. Por ahora, lo único que muestran son modos demercenarios y profesionales. Cuidado, ambos adjetivos (eldeprofesionaly eldemercenario) no tienen nada de malo si se sitúan en suadecuado contexto y son practicados sin llevar a engaño. Pero para pactar, para entenderse, hay que dejarse de poses de iluminado y renunciar a la simplificación rudimentaria. Un estadista ha de tener un proyecto de sociedad, un proyecto organizativo y puede aguar las propias ideas si es necesario para pactar, pero lo que no puede hacer es cambiar de proyecto cada temporada según le convenga para ganar votos. Porque entonces no es ya un estadista sino un vendedor de crecepelos, aquella venerable figura del far-west que iba con su carromato de una población a otra vendiendo agua de fuego.

El agua de fuego tiene un inconveniente: que quema. Por eso es el combustible favorito de los bomberos pirómanos. Si usted comprae se infecto brebaje, luego no se queje de lo que pase.

### Luto real en Reino Unido 🚔





El rey Carlos III y sus cuatro hermanos guardan el féretro de su madre en la catedral de St. Giles en Edimburgo

Discurso en Westminster El nuevo monarca se dirige a las dos Cámaras y elogia los «principios preciosos» que rigen el gobierno constitucional

# El rey Carlos III promete defender la democracia

Celia Maza. LONDRES

arlos III mostró ayer su compromiso con la monarquía parlamentaria de Reino Unido con un histórico discurso ante las dos Cámaras de Westminster en el que elogióla figura del Parlamento como «instrumento vivo que respirade nuestra democracia». «Estando aquí ante uste des, no puedo evitar sen-

tir el peso de la Historia que nos rode ay que nos recuerda la stradiciones parlamentarias cruciales a las que los miembros de ambas cámaras se dedican con tanto compromiso personal», declaró en una intervención en la que, una vez más, volvió a rendir tributo a IsabelII, fallecida el pasado jueves en Balmoral a los 96 años, tras un reinado de siete décadas.

«Cuando era muy joven, su difunta Majestad se comprometió a servir a su país y a su pueblo y a mantener los preciosos principios del gobierno constitucional quese encuentran en el corazón de nuestra nación. Este voto lo mantuvo con una devoción in superable. Ella dio un ejemplo de deber desinteresado que, con la ayuda de Dios y sus consejos, estoy resuelto a seguir fielmente, recalcó ayer en un acto en el que no pudo evitar emocionarse cuando, por primera vez en la era carolina, sonó en su honor el Dios Salve al Rey en la casa de una de las democracias más antiguas

Mantiene su primera audiencia con la líder separatista escocesa, que le promete lealtad pese al referéndum

de Europa. Desde el primer momento, Carlos III, de 73 años, se ha puesto a trabajar en el cargo para el que llevaba preparándo se toda una vida. Y aunque tiene ahora un papel protagonista en todas las celebraciones para rendir tributo a su progenitora, compagina su apretadaagendaconsunuevalabor como jefe de Estado y máxima autorida d de la Iglesia de Inglaterra.

Tras finalizar el acto en Westminster, puso rumbo a Edimburgo, donde, en su primera visita como monarca, pasó revista ala Guardia de Honoryparticipó en la tradicional Ceremonia de las Llaves, cuando se le entregan las llaves de la ciudad, que él devuelve a las autoridades electas para su cuidado. Asimismo, mantuvo una audienciaenel Palacio de Holyroodhouse conlaministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon en la que le prometió lealtad a pesar de planificar un referéndum para el próximo año. El viaje a Escocia es parte de una gira que le llevará por las cuatro naciones que comLA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

ponen Reino Unido y que hoytendrá parada en Irlanda del Norte, donde la situación tampoco es fácil por las tensiones políticas desencadenadas por los nuevos controles aduaneros post Brexit.

Por su parte, el corte jo fúnebre con los restos de la reina Isabel II salió ayer del palacio real de Holyroodhouse, en Edimburgo, hasta la catedral de St. Giles, donde el ataúd permanecerá hasta que este martes sea llevado a Londres, de cara al funeral de Estado el día 19 en la Abadía de Westminster. Los guardias del Regimiento de Escocia, con sus faldas tartán y sus boinas escocesas, flanqueaban el coche fúnebre a lo largo del trayecto, colorido, pero marcado por lavisible tristeza de la gente.

Por detrás del féretro, cubierto con el estandarte real de Escocia y una corona de flores, estaban sus cuatro hijos en una procesión encabezada por el propio Carlos. Todos llevaban su uniforme militar a excepción del príncipe Andrés, alejado de la vida pública desde 2019 por un escándalo de abusos sexuales auna menor que él siempre ha negado.

Durante el servicio religioso que tuvo lugar en la catedral de St. Giles, se escuchó una interpretación en gaélico de la conocida cantante folclórica escocesa Karen Matheson del Salmo 118, un gesto tremendamente simbólico, ya que el gaélico fue perseguido sistemáticamente hasta casi la extinción durante un período de siglos, primero por la propia Corona inglesa y luego por el Gobierno británico. Una leyparlamentaria de 1616 llegó a prohibir específicamente la enseñanzadel«irishche» (como se conocía entonces al gaélico) en las escuelas primarias de Escocia. En la ceremonia, laministra principal escocesa leyó un fragmento de la Biblia: «Hayun tiempo para todo. Tiempo para nacer y tiempo para morir; tiempo paraplantary tiempo para recoger; tiempo para matary tiempo parasanar; tiempo de destruir y tiempo de construir».

Y así ha sido. Se llegó a pensar que Isabel II era la reina inmortal. Sin embargo, ha llegado el momento de decirle adiós, un momento histórico, el fin de una era. Tras estar 24 horas en la catedral de Edimburgo, donde se han acercado miles de personas a rendirle respeto, el féretro con los restos de la reina de Inglaterra será trasladado este martes hasta Londres, donde también se instalará una capilla ardiente para que los ciudadanos puedan rendir tributo a la que, sin duda alguna, ha sido la última reina global.

# La princesa Ana, figura clave en la nueva corte

Mantiene desde niña una estrecha relación con su hermano

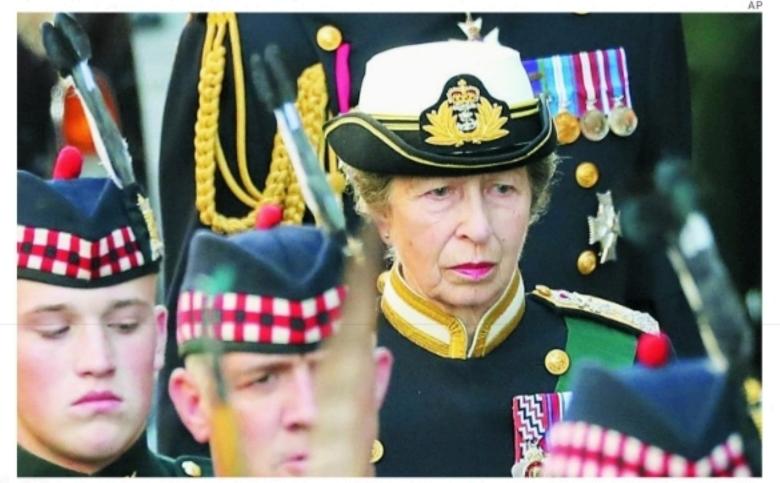

La princesa Ana en el cortejo fúnebre de su madre, Isabel II. que atravesó ayer la Royal Mile de Edimburgo

### C. Maza. LONDRES

La prince sa Ana, la única hija que tuvo Isabel II, fue la encargada de acompañar el féretro de la soberana desde Balmoral a Edimburgo el domingo. También será ella quien esté junto al ataúd de la reina hoy, cuando viaje en un avión de la Royal Air Force desde Escocia hasta Londres para recibir un funeral de Estado el lunes. Esto no solo demuestra la estrecha relación que había entre madre ehija, sino que adelantatambién el importante papel que la princesa Ana tendrá ahora en el reinado de Carlos III.

El nuevo monarca, de 73 años, tendrá el apoyo incondicion al de su mujer Camilla, convertida ahora en reina consorte, para desempeñar el cargo para el que lleva preparándose toda su vida. Pero otro de sus grandes pilares será su hermana, quien siempre ha sido una de la srepresentantes de la Familia Real que más actos tiene en la agenda. Su dedicación a la corona es incuestionable. Pero el estrecho vínculo personal que le une además al nuevo jefe de Estado, la convertirá en una de las figuras más importantes de la nueva era carolina. La Princesa, que es menos de dos años menor

que el actual rey, creció con él, a diferencia de sus hermanos Andrés y Eduardo, que son más de una década menores. Su relación es de respeto mutuo y también de mucho humor. Siempre les ha encantado pasar tiempo juntos. «Para él es bastante tranquilizador tenerla cerca, porque están muy unidos y les encanta compartir una broma, pero ella también respeta absolutamente el papel que él ocupa. Siempre parecen muy felices de estar en compañía el uno del otro», dice un amigo del rey.

Si bien Carlos III ha expresado su deseo desimplificar la Monarquía, su capacidad para hacerlo estará determinada por la cantidad de compromisos oficiales

que desea que la familia real lleve a cabo cada año, y sin la Princesa Ana, habría un gran vacío en el diario de la realeza. Con 72 años, la hermana del monarcaesrepresentante de más de 300 organizaciones benéficas y se ha forjado una reputación como uno de los miembros más trabajadores de «la Firma». El año pasado, protagonizó387compromisos oficiales, dos más que su hermano mayor.

### Prohibido el uniforme militar a Andrés y Harry

Tanto el principe Andrés como Enrique que abandonó la familia real británica trasel sonado «Megxit» en 2020-no podrán llevar uniforme militar en el funeral de Estado por la reina Isabel II del próximo lunes por tratarse de «miembros de la realeza sin tareas oficiales», según un comunicado divulgado ayer por el Palacio de Buckingham.



En teoría, Carlos III podría degradar el estatus de su hermana como Princesa Realpara centrarse en la línea directa de sucesión, en la que Guillermo y su esposa Catalinatienen ahoratodo el protagonismo. Al fin y alcabo, el título de Princesa Real está tradicionalmente reservado para la hija mayor del monarca. Pero desde el Palacio de Buckingham va se ha confirmado que el título se le otorgó de por vida. La princesa Ana es la séptima mujer en recibirlo. La primera fue la princesa María, hija de Carlos I, en 1642.

Donde habrá que tomar una decisión será sobre el título de duque de Edimburgo, que volvió al monarca tras la muerte de su padre, el príncipe Felipe, y que se espera que pase ahora a su hermano menor, Eduardo, actual conde de Wessex. En cuestión de nueras, Sophie Rhys-Jones, la mujer del príncipe Eduardo, era el ojito derecho de Isabel II. Hija de un vendedor de automóviles jubilado yuna secretaria irlandesa, Sophie era responsable de su propia agencia de relaciones públicas antes de formar parte de la familiareal. Ysus habilidades han sido de gran ayuda a la Monarquía. Aunque quizá más desconocida de cara al público, su papel en las recepciones oficiales es crucial. Es ella, por ejemplo, quien se encarga de que los consortes reales siempre estén atendidos. Cuando en junio de 2019, Felipe VI fue investido nuevo caballero de la Orden de la Jarretera, la congregación creada por Eduardo III de Inglaterra en 1348 y convertida hoy en la más antigua y prestigiosa de Reino Unido, fue Sophie quien estuvo pendiente en todo momento de la reina Letizia cuando, por protocolo, el rey debía estar en algunos momentos en otro lugar.

Sophie ha ido ganando cada vez más peso y, tras la salida de Harry yMeghande palacio, Isabel II se apoyó muchas veces en su nuera para diferentes actos, por

> lo que esmuyposible que Carlos III siga confiando ahora en su cuñada.

El ex «premier» David Cameronharevelado que cuando Carlos era príncipe de Gales practicó con él las audiencias semanales que mantienen el monarca con el inquilino de Downing Street para ir preparándose para sus futuras funciones. «Por lo que vi, serábrillante en su nuevo papel. Es una persona brillante».

8 PRIMERA PLANA

# Luto real en Reino Unido 🚔



Susana Campo. MADRID

Los Reyes, Felipe VI y Doña Letizia, han recibido y aceptado la invitación para el funeral de la reina Isabel II y los actos programados para el próximo lunes día 19 de septiembre. Una invitación que también fue entregada a Juan Carlos Iy Doña Sofía, que igualmente asistirán a los actos solemnes de despedida de la monarca británica, que falleció el pasado jueves a los 96 años de edad.

Según fuentes de Zarzuela, el pasado domingo através de la Embajada de España en Reino Unido recibieron una nota verbal del Foreign Office británico en la que se hacía llegar a las delegaciones diplomáticas de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y España las invitaciones correspondientes. Todas ellas están dirigidas a los jefes de Estado y exjefes de Estado y esposas o esposos de dichos países y al príncipe heredero de Dinamarca. Los Reyes ya han aceptado la invitación, y en el caso de Don Juan Carlos vla Reina Doña Sofía «han comunicado a la Casa de SM Majestad el Rey su intención de atender la invitación». Todo apunta, por lo tanto, a que los cuatro estaránpresentes en laceremoniay los actos que se lleven a cabo en Londres para rendir tributo a la difunta Isabel II.

Desdeel fallecimiento de la monarca, la posible presencia del padre del Rey Felipe VI ha sus citado numerosos titulares. De hecho, el Gobiemo fue de los primeros en referirse al asunto el pasado viernes, un día después de conocerse la noticia del fallecimiento de Isabel II. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que, una vez se recibieran las invitaciones, el Gobiemo decidiría junto con la Casa Real «la mejor representación» para el funeral, al tiempo que defendió que el actual jefe de Estado es Don Felipe y que

# Don Juan Carlos y Doña Sofía asistirán al funeral

▶ También acudirán los Reyes, cuya asistencia se daba por hecho dado que Felipe VI es el jefe del Estado de España

este, igual que su padre, mantiene parentesco con Isabel II y con el nuevo rey Carlos III.

A los Borbón ya los Windsorles une mucho más que su pertenencia a una de las Monarquías más antiguas de Europa. Ambas familias comparten además lazos de sangre. Juan Carlos I y Doña Sofía son tataranietos de la reina Victoria de Inglaterra, como también lo eran tanto Isabel II como su marido, el duque de Edimburgo.

Los lazos entre el padre del actualjefe del Estado y suma dre son todavía más estrechos, especialmente con la Reina Sofía, ya que el marido de Isabel II era su tío segundo; Jorge I de Grecia era su abuelo, y por lo tanto, el bisabuelo

delMonarca Felipe VI. Respecto a los lazos de sangre por la otra rama, la que atañe a Don Juan Carlos I, su abuela, la reina Victoria Eugenia era prima hermana de la madre del duque de Edimburgo, Alicia Battenberg.

En todo momento, la presencia del actual jefe de Estado se daba por hecho, sin embargo, existían

ciertas dudas respecto a si también acudiría Don Juan Carlos I. No en vano, su presencia hará sombra al actual jefe del Estado, al tiempo que volverá a situar a Don Juan Carlos I en primera línea.

El padre de Don Felipe VI se marchó sin honores a Emiratos Árabes Unidos en agosto de 2020. Desde entonces, tan solo regresó a España este verano para participar en las regatas en Sanxenxo, una citaque despertó cierto rechazo entre la CasaRealy el Gobiemo por supublicidady falta de decoro. El revuelo mediático, así como la divulgación de sus apariciones durante los cuatro días que permaneció en Galicia, fueron constantes, algo que no gustó ni a Zarzuelania Mondoa.

El funeral de la reina Isabel II podría ser el es cenario del primer encuentro entre padre e hijo desde que se fue a Abu Dabi. En todo este tiempo, solo ha trascendido la reunión de once horas que mantuvo Don Juan Carlos I en Zarzuela con su familia antes de regresar a su exilio en Emiratos Árabes Unidos, donde padre e hijo mantuvieron una entrevista privado en la que hablaron de «cuestiones familiares» y «distintos acontecimientos», según informó entonces Casa Real. Además, ambos mantuvieron una conversación telefónica cuando Felipe VI viajó hasta Abu Dabi a mediados de mayo para trasladar sus condolencias por la muerte -tras una larga enfermedad- del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Jalifa Bin Zayed Al Nahyan. Si existirá una foto de Felipe VI y Juan Carlos I, dependerá del estricto protocolo de la casa real británica, que fijará el lugar que ocupará cada uno de ellos en el funeral de Isabel II.

Isabel II con Don Juan Carlos I y Doña Sofía en 2002



# ¿Quién va y quién no al entierro del Siglo?

▶Biden ya ha confirmado, pero Trumpy Putin se quedan fuera. Xi y Modi son duda

Rocío Colomer. LONDRES

El Palacio de Buckingham ha empezado a recibir las confirmacionesde líderes internacionales y de las casas reales extranjeras que asistirán al funeral de Isabel II. En la Abadía de Westminster se calcula que habrá espacio para unas 2.000 personas, un representante más acompañante por delegación salvo excepciones como la española. ¿Quién asistirá y quién no al entierro del siglo? Dicen que el presidente de Estados Unidos, Joe

Biden, sorprendió a su equipo de la Casa Blanca cuando comentó a los periodistas que viajaría a Londres este viemes para asistir al funeral de Isabel II. Los presidentes estadounidenses no participaron en los dos últimos funerales de Estado de Reino Unido, el de Winston Churchill en 1965 y el del padredeIsabelII, JorgeVI en 1952. Quien no viajará a Londres es el ex presidente norteamericano, Donald Trump. En Estados Unidos han preguntado si Buckinghamha cursado o no una invitación al magnate, pero fuentes británicas descartan que a sista. De los 53 países de la Commonwe alth se espera que acudan todos, grandes y pequeños.

De Europa, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, confirmó ayer su participación. También lo hará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. El presidente francés, Emmanuel Macron, estará entre los jefes de Estado invitados igual que Erdogan, el líder turco. También ha confirmado es el presidentebrasileño, Jair Bolsonaro, a pesar de encontrarse en plena campaña

para la reelección en octubre.

Entre los dudosos, está el primer ministro de India, el nacionalista Narendra Modi. Tampoco ha confirmado si asistencia el presidente chino, Xi Jinping, quien el próximo 16 de octubre espera coronarse para un tercer mandato. En medio de las tensiones por la guerra de Ucrania, el presidente ruso, Vladimir Putin, no acudirá al entierro. Reino Unido es uno de los países occidentales que más armas ha enviado a Ucrania. Tampoco lo hará Volodimir Zelenski que no ha salido del país desde febrero.





### FELICIDADES, IGA,

### POR TU 3.ER TÍTULO DE GRAND SLAM®

En la ciudad que nunca duerme, Iga Świątek nos ha enseñado de qué están hechos los sueños. La actual número 1 del mundo se ha alzado con la victoria en el campeonato del US Open, haciéndose con su tercer título en los individuales del Grand Slam® y convirtiendo una temporada fantástica en una proeza excepcional. Con su característico juego por toda la pista, la joven de 21 años se ha erigido vencedora gracias a una impresionante demostración de potencia y concentración. Con el orgullo de apoyar a cada nueva generación de campeones, Rolex felicita a Iga por una magnifica actuación en Nueva York.

#Perpetual



OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31



▶Para que «cometa errores» La estrategia pasa por «poner el foco» en el líder de la oposición, porque «de incógnito no se puede llegar a La Moncloa»

# Sánchez busca sacar de la «zona de confort» a Feijóo

Ainhoa Martínez. MADRID

as encuestas siguen dando la espalda al Gobierno. Moncloa ve como los paquetes legislativos desplegados para hacer frente a las consecuencias dela invasión de Ucrania están teniendo escasa rentabilidad electoral. El Ejecutivo se envuelve en la bandera de las clases medias ytrabajadoras, de estar del lado de los vulnerables ygobernar para una mayoría, pero los españoles no parecen reconocer sus esfuerzos con esa vocación mayoritaria. Por el contrario, el «efecto Feijóo» sigue pujante cinco meses después de que el dirigente gallego desembarcara en Génova, ante el estupor de las fuentes socialistas consultadas que no acaban de acertar a explotar la burbuja que se ha creado en torno a su figura. «El "efecto Feijóo" es el desconocimiento de Feijóo», aseguran a este diario, anticipando lo que será la estrategia a futuro. El plan del Gobierno pasa por «implicar» al líder de la oposición en el «debate público» para que ponga «sus credenciales encima de la mesa» y poder así «desmontar» laimagende buengestory de hombre de Estado que se ha dibujado durante su etapa en la Xunta de Galicia, cuando, dicen, «salía 20 segundos en el Telediario». Esa es la opinión que los españoles se han formado del ahora presidente del PP y es la percepción que tanto el PSOE como Moncloa se afanan en combatir. La hoja de ruta pasa, según las fuentes consultadas, por «exponer públicamente» a Feijóoy «sacarle de la zona de confort», porque consideran que cuando lo hace, «comete errores».

Por estemotivo, Sánchez anticipó ayer ante las huestes socialistas, a las que reunió en la interparlamentaria del partido, que, «dado el resultado –de su último cara a cara en el Senado–, habrámás debates» con el líder de la oposición. El presidente del PP desembarcó en la Cámara Altapara garantizarse unforo en el que poder confrontar directamente con el presidente, ya que no tiene escaño en el Congreso. Sin embargo, depende en exclusiva de Sánchez la asiduidad con la que se celebren estos

### Cambios en la dirección del grupo socialista

La diputa da por Madrid Isaura Leal fue nombrada ayer nueva secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, según anunció ayer el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su intervención ante la interparlamentaria de los diputados, senadores y europarlament arios del partido. Leal, presidenta del PSOE de Madrid y cercana al jefe del Ejecutivo, ejercerá así como número dos del grupo parlamentario que capitanea Patxi López, quien también fue designado oficialmente para el cargo de portavoz. Considerada estrecha colaboradora del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, Leal sucede en este puesto a la cordobesa Rafaela Crespín, quien ejerció esta tarea durante la Portavocía de Héctor Gómez.

> Sánchez junto a Narbona y Montero en el Congreso



LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

debates, que hasta ahora había orillado y reducido a la mínima expresión. Ahora, el objetivo es aumentarlos y desde Moncloa se busca «poner mucho el foco» en el líder de la oposición, porque, sostienen, «de incógnito no se puede llegar a La Moncloa». De este modo, quieren paliar la «falta de información» que, en su opinión, los españoles tienen de la trayectoria de Feijóoy que se puedan «formar una opinión» fidedigna, para que en el año ymedio que resta hasta las elecciones «no pase de puntillas, haciéndose el muerto, como ha hecho hasta ahora».

Esta estrategia plante a riesgos. Dar foco a Feijóo supone concederle la condición de alternativa, que siempre se negó a Pablo Casado, y que lo haga el propio presidente del Gobierno en primera persona podría lograr el efecto El presidente anticipa que, «dado el resultado, habrá más debates» en el Senado

Arenga a los suyos a hacer «pedagogía» y defender la gestión del Gobierno con la «cabeza alta»



contrario y acabar dando alas asu figura, como ocurrió con Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. «Feijóo viene muy fresco, hay que desgastarle», sostienen en Ferraz. Algunas fuentes socialistas señalan, sin embargo, que podría resultarcontraproducente si seconvierte en la diana de todas las críticas y se orilla el discurso de gestión.

No en vano, la estrategia pasa por una primera fase de «exposición» de Feijóo y una segunda en la que se despliegue el discurso de «el Gobierno de lagente». El propio Sánchez pidió ayer a los suyos hacer «pedagogía» y tener «máxima implicación para defender con la cabeza alta la gestión del Gobierno». «Hemos hecho mucho, pero aún queda muchísimo por hacer, vamos a seguir dando profundidad a la legislatura», señaló el presidente, que sacó pecho por haber aprobado dos presupuestos en «tiempo y forma» y anticipando, inmediatamente, que los terceros va están en marcha.

Ensuintervención ante la interparlamentaria del PSOE-reunión de los grupos parlamentarios en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo-, Sánchez versó la agenda legislativa que ha desplegado su Gabinete para proteger a los más vulnerables, las clases medias y trabajadoras frente a la crisis económica derivada de la invasión de Ucrania y reivindicó que, algunas de estas medidas, han liderado el debate a nivel europeo. Todo ese despliegue se contrapone, por los socialistas, con la actitud del PP y sus recetas económicas cuando, desde el poder, tuvo que encarar las consecuencias de la crisis de 2008. «Mientras el PP bloquea, Europa sigue el camino marcado por España», defendió.

Sánchez criticó que con el PP «no se puede contar». «Una derecha presa de su propio pasado, con un legado de cenizas y una respuesta neoliberal a la crisis, que dejó un reguero de paro, desigualdad, corrupción y desmantelamiento del Estado del bienestar. Esta derecha es la que ahora bloquea y niega cualquier avance a nuestro país». Para el presidente, «el único proyecto del señor Feijóo es derogar los avances logrados en España. Intentan bloquear en la justicia lo aprobado en el Parlamento, aunque sea a costa de incumplir la Constitución», dijo, en referencia al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Cuesta mucho conquistar derechos y se pierden muy rápido, si dependen de la derecha», apostilló.

### Opinión

# Apología, pedagogía y gestión

### Toni Bolaño

 ↓ I presidente del Gobierno y secretario general del PSOE hoyha reunido a diputados, eurodiputados y senadores en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez les ha dado su receta para entrar en el cuerpo a cuerpo con el PP: apología, pedagogía y gestión. Esta es la receta que el presidente y el conjunto del PSOE pondrán en marcha, de hecho han puesto, para explicar lo que se hace, por qué se hace y para quién se hace. Y un ingrediente más: arremeter contra la figura de Feijóo y desfigurarlo con datos y argumentos para frenar el ascenso del PP. Algo que el presidente no hubiera debido de hacer en su cara a cara en el Senado. No fue el momento y no fue el lugar. Sin embargo, fuera de las cámaras el partido se esmerará en «dar caña» a Feijóo alque consideran no preparado en los temas cotidianos y todavía preso de sus ataduras internas, Díaz Ayuso en primer lugar, para poder ejercer su lideraz-

Así empieza la semana para el presidente y acabará el sábado 17 con otro cónclave, el Consejo de Política Federal que reunirá a los presidentes autonómicos y líderes regionales socialistas en Zaragoza. En el PSOE hay nervios pero, al tiempo, hay esperanza. Los comicios locales y autonómicos no siguen la receta de unas generales y en el territorio se piensa en que hay margen para eso tan futbolero como es «la remontada»

Para lograr este objetivo, el Gobiernotiene que eliminar algunas aristas -las continuas broncas y desavenencias con Podemos son unas- y focalizarse mejor en la gestión. Quizá por eso flota en el ambiente, no desmentido por fuentes socialistas, un cambio de Gobiemo. Este sábado pasado se pusieron en marcha los procesos de primarias. Solo Las Palmas se ha desmarcado y, de momento, se ha aplazado el desembarco de Carolina Darias que todo el mundo daba por hecho y a la vista de los acontecimientos, todos menos en Las Palmas. Las candidaturas se presentarán el próximo 19 de septiembre y la svotaciones el 9 de octubre. En caso de segunda vuelta la votación el 16 del mes próximo.

O sea, el PSOE tendrá su parrilla de salida completa el 16 de octubre excepto en Las Palmas, donde la única ministra que salía del Gobierno tenía acomodo. Ahora, ya veremos. En el resto, según elguion con la incertidumbre de Madrid. Sin embargo, una duda. ¿Será un ministro o ministra candidato en la capital de España? La misma respuesta, ya veremos. Saldremos de dudas en una semana v no descarten un fichaje de postín si al final ningún ministro quiere asumir este marrón porque el PSOE en Madrid lucha por la tercera plaza con escasas posibilidades de ser segundo. Al igual que en Valencia.

Además, debo dar la razón al presidente. Sánchez jamás dijo que haría un cambio de Gobierno ahora. Primero lo desmintió y luego abrió las puertas y las especulaciones, las de dentro, no tardaron en llegar a los periodistas, los de fuera. «Una cosa es informary otra intoxicar... y las intoxicaciones desde luego nada tienen

### En el territorio se piensa que hay margen para «la remontada»

que ver con lo que pienso y en cómo vamos a actuar en este semestre que es importante para la recuperacióneconómica», dijo el presidente. O sea, crisis de Gobierno haberla hayla, o la habrá, y será en el semestre. Muchosperiodistas pensamos que no era la clave fijar el semestre y va a ser que sí.

Sea como fuere Pedro Sánchez ha consolidado al Partido Socialista, hay coordinación entre los ministros y hay partido en la campaña contra Feijóoy para explicar los logros del Ejecutivo, y en el territorio salvo alguna excepción -Madrid, Valencia o Las Palmastodo está «atado y bien atado». Al presidente solo le falta cerrar el paso a errores de sus equipos como el sucedido en el Senado. Era inane lanzar un ataque descarnado contra Núñez Feijóo, que además contrastaba con su primera intervención, un discurso presidencialista. Ahora toca apología, pedagogía y gestión, con briznas de cuerpo a cuerpo permanente con Feijóo.

12 ESPAÑA



# Ayuso se planta frente al «acoso» de Sánchez

Se erige defensora de España frente al «despropósito bolivariano» del Gobierno

### Rocío Ruiz. MADRID

En un año político decisivo, que tiene como fecha de fin de curso mayo de 2023, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiso dibujar ayer, durante el Debate del Estado de la Región, una acción de gobierno a base de gestión con una cascada de proyectos que parecía no tener fin y que fue lanzando uno tras otro, consejería por consejería, hasta superar el medio centenar de iniciativas. Un programa de acción de Gobierno con el que trató de definir su perfil político, en el ex-

tremo opuesto al de Pedro Sánchez, con el que trató de medir fuerzas hasta acabar despedazando su gestión en la Cámara de Vallecasy tratando de demostrar que otra política es posible. Por eso, durante 25 minutos, casi una cuarta parte del tiempo que duró su discurso, se centró en poner patas arriba la gestión de Sánchez convertida casi en lamento por la «situación insostenible en el que nos ha sumido Sánchez», por sus «políticas erráticas», la «falta de transparencia, incompetencia e ideologización que está erosionando las rentas de las familias», por la pobreza energética y la subida de la luz en más de un 500 por ciento, por la inflación, por querer cerrar Madrid durante la pandemia, por su «autoritarismo», por «entregar la soberanía nacional a los independentistas»... Un cúmulo de reproches que fue aderezado con un listado completo del número de altos cargos socialistas que han sido condenados, el cubo de corrupción que Ayusolanzó a la cara de Pedro Sánchez desde el atril de la Asamblea de Madrid.

La lideresa madrileña volvió a denunciar el «acoso por un Gobierno que no escatima medios para atacar nuestras políticas». Frente a esta situación, Ayuso se erigió en defensora de España, propugnó «otro modo de ver la vida y modelo desociedad» y enarboló la bandera de la libertad a la vista de que el país «se encamina al despropósito bolivariano».

Pero quiso dejar claro que, des de Madrid, defenderá con uñas y dientes sus políticas al poner especial énfasis en la expresión del presidente del Gobierno durante el Debate del Estado de la Nación, celebrado en julio pasado. «El presidente dijo: vamos a por todo; yyo le respondo: todo, me nos la Comunidad de Madrid». Quiso incluso ahondar en la expresión haciendo su propia interpretación: «A por todo es apor toda la institución que le recuerde a este Gobierno dónde están los límites, empezando por los contrapoderes del Estado como la Prensa que hace su trabajo, el poder judicial o instituciones que han sido tomadas al asalto». Y en este punto citó el INE, el CIS, el CNI, El Consejo Nacional del Mercado de Valores, Indra, Loterías, RTVE, Renfe, Adif, Enresa, Tabacalera, Correos eincluso el Comité de Bioética, al que han cambiado el nombre, según dijo.

Durante su discurso no pasó por alto el hecho de que el único consejero que recibió una felicitación expresa de la presidenta regional fue Enrique López, el exmagistrado yahora consejero de Presidencia, Justicia e Interior. El hecho tiene interés en la medida en que fueuno de los «señalados» de Ayuso tras la era Casado. La felicitación a él ya su equipo tuvo que ver con la gestión que ha hecho este verano de los incendios forestales, que se han reducido más que otros años, mientras que en el resto de

La presidenta madrileña encara un año electoral con más de 50 proyectos en todos los ámbitos

### Medidas fiscales

Ayuso adelanta a este año la deflactación del IRPF autonómico.

En 2023 habrá ayudas para afrontar las consecuencias de la situación económica agravada por la inflación y las subidas energéticas.

Se crea la deducción de 500 euros por el cuidado de mayores de 65 años o con discapacidad en el ámbito familiar.

PSe extienden las rebajas para contratar cuidadores de mayores y dependientes para menores de 3 años y se amplía a las relacionadas con enseñanzas de idiomas o inversión en nuevas entidades.

Los beneficiarios serán
 700.000 contribuyentes.

Díaz Ayuso, ayer, en su escaño en la Asamblea

España han aumentado en un verano que «parece sacado del infiemo».

### Anuncios

Entre la multitud de anuncios que lanzó Ayuso, tienen especial interés los dirigidos al ámbito educativo: habrá una subida salarial para los docentes madrileños de hasta 1.260 euros y la productividadserá incentivada concomplementos salariales, mientras que habrá desayunos saludables gratuitos en los colegios para familias vulnerables y ayudas Erasmus para Bachillerato. Además, cualquier persona que tenga su casa okupada, podrá ser considerada víctima de delito y tendrá derecho a asistencia psicológica y legal. Tratará de facilitar la emancipación de los menores de 35 años con un plan de alquiler a sequible con opción a compra y reintroducirá el lince ibérico en Madrid. Aunque, sin duda, una de las medidas estrellafue la tarifa cero para nuevos autónomos en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante los dos primeros años. Con todo, Ayuso se mostró cauta y, a modo de homenaje a Javier Marías, le citó para recordar que «Nada está nunca ganado etemamente».

13



14 ESPAÑA

# El CGPJ afronta la negociación sin plazo para renovar el TC

El bloque conservador designa a dos vocales para intentar consensuar los candidatos



Medios de comunicación a las puertas de la sede del CGPJ durante la celebración del pleno, el pasado día 8, para designar a los jueces del TC

### Ricardo Coarasa. MADRID

Liberados ya del plazo legal que expiraba hoy para poner nombre y apellidos a dos delos cuatro magistrados (los otros dos los debe elegir el Gobierno) del Tribunal Constitucional (TC), lo que permitirá renovar un tercio de su composición, pendiente desde junio, la negociación entre los vocales ha dado sus primeros pasos.

Los vocales José Antonio Ballestero y Carmen Llombart han sido designados por el sector conservador del Consejo para llevar el peso de lanegociación consus homónimos del sector progresista -Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach-. Ayer mismo, el vocal José María Macías trasladó a Cuesta, según fuentes del Consejo, que ambos serán los encargados de intentar cerrar el esperado consenso, que devolverá la mayoría progresista al tribunal de garantías. De hecho, Ballestero y Llombartse han puesto ya en contacto con Cuesta, según esas mismas fuentes, «para verse con el objetivo de establecer las bases sobre cómo tiene que establecerse el diálogo». La maquinaria, portanto, se ha puesto en marcha, aunque el desenlace resulta incierto en pleno tira y afloja entre PSOE y PP por una negociación más amplia que incluya la renovación del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018.

En el Pleno extraordinario del Consejo celebrado el pasado jueves, desde el sector progresista se instó a sus compañeros a intentar cerrar la designación en plazo, aunque finalmente se impuso la tesis de la mayoría del sector conservador, que insistió en respetar los «tiempos» del órgano de gobiemo de los jueces en una elección de esta trascendencia sin ceder a presiones externas. En esa

misma sesión, desde el bloque progresista se trasladó que ya disponían de una lista de candidatos para poner en marcha una negociación que ahora está un poco más cerca.

Según se acordó en esa sesión, el Pleno para elegir a los dos magistrados del TCs olo se convocará si así lo acuerda Lesmes o si lo solicitan al menos cinco vocales (como estipula la propia Ley Orgánica del Poder Judicial). Esa solicitud de convocatoria deberá incluir los nombres de los dos candidatos, que serán elegidos por

Podemos: «Al borde de la insumisión»

Podemos volvió ayer a la carga contra el sector conservador del CGPJ, a quien acusó de situarse al «borde de la insumisión» por «torpeder» la designación de los dos magistrados que le corresponden en la renovación del TC, algo que según la coportavoz de la formación morada, María Teresa Pérez, resulta «inadmisible», informa Ep.

Mientras, desde el PP se insiste en rei terar su « firma voluntad de llegar a acuerdos, pero partiendo todo de dotar de más independencia al CGPJ», según se encargó de asegurar Juan Bravo, vicesecretario popular de Economía, que se quejó de que el Gobierno de Pedro Sánchez «no está por la labor» de recoger el guante.

mayoría de 3/5 siempre que estén presente salmenos del presidente del CGPJ y diez vocales, como establece el artículo 600.4 dela LOPJ. Según estipula el acuerdo, «los vocales podrán presentar propuestas de candidatos/as adicionales hasta el mismo momento del inicio de la sesión» unas propuestas que deberán ir acompañadas del currículum de los propuestos.

El inicio de los contactos se produce el mismo día en que desde la Comisión Europea se trasladó a Carlos Lesmes su respaldo tras sus quejas, amenaza de dimisión incluida, por la falta de renovación

La fecha tope que impuso el Gobierno para que los vocales llegaran a un acuerdo expira hoy

### La Comisión Europea respalda a Lesmes ante la «desesperada situación» del Poder Judicial

delCGPJ ypor el «estropicio» causado en la cúpula judicial por la reforma legal que impide a la institución hacer nombramientos mientras siga en funciones.

La vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, ha trasladado al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo la «coincidencia» consuposición-expresada de forma enérgica en presencia de Felipe VI y lo más granado de la judicatura en el acto de apertura del año judicial- ante la «urgencia y prioridad absoluta» de renovar el CGPJ y de abordar a continuación la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, «que la Comisión considera necesaria».

En la misiva, Jourová hace referencia a la «desesperada situación» en la que se encuentra el PoderJudicial español después de casi cuatro años de anomalía institucional yafirma que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado «no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate».

Además, reitera que España debe «proceder con carácter prioritario «a la renovación del CGPJ e iniciar, «inmediatamente después de la renovación», un proceso con elobjetivo de «reformar el modelo de designación de los vocales del turno judicial teniendo en cuenta los estándares europeos». LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

# Jordi Pujol sufre un ictus grave que le dejará secuelas

El expresidente de la Generalitat está procesado por asociación ilícita junto a sus hijos a la espera de juicio

C. Rubio / R. Coarasa. BARCELONA/ MADRID

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de 92 años de edad, sufrió ayer unictus grave que le dejará secuelas, aunque no se teme por vida según la última información de la familia. El fundador de Convergència fue ingresado en el Hospital de Sant Pau de Barcelonadonde le intervinieron a última hora de ayer. Pese a que en un primer momento se informó de que la afección neurológica era leve, posteriormente fuentes familiares confirmaron a TV3 que el dirigente padeció una isquemia cerebral con afectaciones derivadas.

Pujol ingresó en un primer momento en el Hospital de Barcelona, un centro de titularidad privada ubicado en la Diagonal de la capital catalana, muy cerca de su domicilio. Sin embargo, después lo derivaron al Hospital de Sant Pau, uno de los centros públicos de referencia de Cataluña, donde permanece ingresado.

La última aparición pública de Pujol, de 92 años, fue el pasado jueves en la presentación de un documental sobre el expresident Josep Tarradellas y el sábado dio una entrevista en Catalunya Ràdio.

Suúltimo problemade salud fue hace justo un año: en octubre de 2021, el fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) permaneció unos días en el Hospital de Barcelona por una arritmia cardíaca. Unos meses antes se contagió de coronavirus junto a su esposa, Marta Ferrus ola, aunque él pasó la enfermedad con una sintomatología leve.

Justo entonces, hace más o menos un año, Pujol empezó a retomar su agenda pública y celebró con su familia y antiguos compañeros de partido su 90 aniversario. También participó en varios actos públicos junto a otros expresidents de la Generalitat como Artur Mas o Carles Puigdemont vía conferencia. De hecho, en febrero de este año en departamento de Exteriores de la Generalitat – comandado por Junts, el partido here dero de Convergència – organizó una charla sobre el futuro europeo e invitó a Jordi Pujol, un gesto que se interpretó como una cierta rehabilitación de la figura del expresident.

Jordi Pujol fue procesadoen 2020, junto al resto de sufamilia (a excepción de su esposa, Marta Ferrusola, que fue apartada del procedimiento por una demencia sobrevenida), por formar parte de una supuesta asociación ilícita que se habría enriquecido «durante decenios» con actividades corruptas. Según el relatodel juez José de la Mata, ratificado después por la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el matrimonio ysus sietehijos, actuando deforma concertadayaprovechando«su posición privilegiada» de ascendencia en la vida política, socialy económica catalana, acumuló «un patrimonio desmedido» vinculado supuestamente con «percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

Anticorrupción solicita para el expresident nueve años de prisión por asociación ilícita y blan queo. El juicio todavíano tiene fechaseñalada, pues el magistrado Santiago Pedraz no ha remitido a la Sala el procedimiento ala esperade que la defensa de la familia Pujol termine de cribar el sumario de datos privados, una tarea que se ha demorado durante meses salpicada de que jas por las trabas técnicas para acceder a la totalidad de las actuaciones.

Pedraz acordó hace más de un año la apertura de juicio pero el interminable expurgo ha dilatado el proceso hasta el punto de que fuentes de la Audiencia aventuran que el juicio tampo cose celebrará en 2023. Dada su avanzada edad, a la que se suman ahora las previsibles secuelas neurológicas, en el tribunal se muestran escépticos respecto a la posibilidad de que termine sentado en el banquillo tras más de una década de investigación.

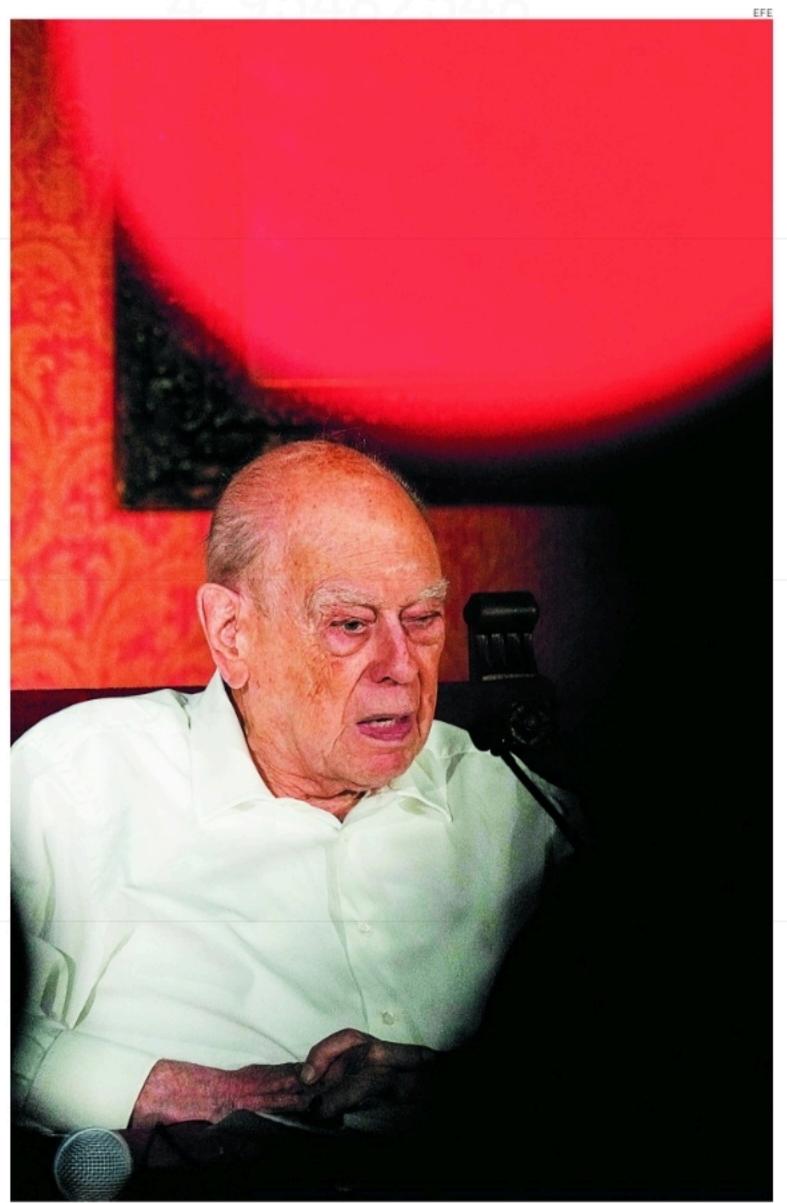

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol

### Una entrevista en Catalunya Ràdio sobre su legado

▶La última aparición pública del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, fue justo este pasado sábado. El fundador de Convergència concedió una entrevista en Catalunya Ràdio – en uno de los programas de la parrilla de fin de semana– en el que repasó su trayectoria, habló de su familia e incluso se mostró preocupado por su legado. «He hecho cosas bien hechas y otras que no me dejan satisfecho», admitió el ex president en el transcurso de la charla, que fue grabada en su despacho.
Eso sí, Pujol esquivó cualquier cuestión
relacionada sobre su caso y el de su
familia, pendientes todavía de juicio en la
Audiencia Nacional. «No toca», zanjó ante
la insistencia del periodista de la emisora
dependiente de la Generalitat. También
dijo ser un «patriota catalán» y alertó sobre
la crisis en que la a su juicio está sumida la
comunidad tanto a nivel económico como a
raíz del conflicto territorial.

16 ESPAÑA

# Junts alienta su salida del Govern tras la Diada

**ERC** rechaza elecciones mientras los posconvergentes exigen un nuevo «Estado mayor» independentista

### Cristina Rubio. BARCELONA

El independentismo se levantó ayer con mala cara tras el revolcón de la Diada, la cita más convulsa dela última década. El 11-S, antiguo bálsamo de un movimiento que se hizo fuerte en la calle, se ha convertido en un auténtico bumerán para Esquerra, con el Ejecutivo de Pere Aragonès en el ojo del huracán y Junts mirando hacia otro lado. La manifestación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) terminó el

domingo con miles de manifestantes al grito de «Govern dimisión» y con la entidad exigiendo «independencia o elecciones», un desafío en toda regla en pleno inicio del curso político. Y este lunes, los posconvergentes aprovecharon la polémica para recoger el guante lanzado por el sector más inmovilista e irredento de las bases independentistas y amagaron con una posible ruptura. Tampoco fue casual quien puso voz al aviso: fue Laura Borràs quien advirtió de que es «perfectamente posible» que la formación que lidera deje el Govern porque «no se están cumpliendo los compromisos» con ERC respecto a seguir el camino pactado hacia la independencia.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, la expresidenta del Parlament dijo ver «lógico» el ultimátum que lanzó la ANC en la manifestación de la Diada al exigir «o independencia o elecciones». «El país reclama que lo que se votó, se cumpla. Y me parece lógico y comprensible, lo que hay que hacer cuando estás al frente de las instituciones es cumplir», remarcó agitando de nuevo la cara más beligerante del independentismo e intentando evitar el choque con la ANC. Amagos de ruptura que llegan coincidiendo con un inicio de curso agitado en Cataluña, con ERC fiándolo todo a su estrategia negociadora con el Gobierno de Pedro Sánchezy Juntsamenazando con someter a votación interna su continuidad en el Eje cutivo si el president Aragonès no vira el rumbo de suhoja de ruta y apuesta por el choque.

El ultimátum posconvergente termina a finales de mes, entre el 27 v el 30 de septiembre v coincidiendo con el debate de política general que debe celebrarse en el Parlament, justo en vísperas del

### Claves

- La nueva exigencia que ha recuperado Junts es reactivar el sanedrín independentista para redirigir el rumbo del «procés»
- ▶ERC no descarta explorar est a posibilidad aunque reclama sumar nuevos actores como sindicatos o movimientos estudiantiles
- ▶El órdago llega justo después del ultimátum posconvergente a ERC, que da de plazo hasta el debate de política general, a finales de septiembre, para variar la estrategia
- La Diada de este 2022 terminó con gritos de «Govern dimisión» y abucheos contra la estrategia negociadora de ERC, críticas que han molestado en el partido

quinto aniversario del 1-0. «Antes de dar un portazo, hay que intentar solucionarlo, pero tras la manifestación de ayerse impone que así no podemos seguir», avisó posteriormente el secretario general posconvergente, Jordi Turull, más calmado y menos contundente que Borràs al apostar por negociar hasta el final con Esquerra. Turull, no obstante, puso las renovadas condiciones de Junts encimade la mesa: reclamó una reunión urgente del «espacio de dirección estratégica» del independentismo, una especie de sanedrín de coordinación previsto en el pacto de legislatura en el que deberían estar Junts, Esquerra, la CUP, el Consell per la República de Carles Puigdemont y entidades independentistas como la mencionada Asamblea Nacional Catalana v Òmnium Cultural.

Este espacio de dirección estratégica del independentismo está contemplado en el acuerdo de investidura y de Govern entre ERC y Junts y sería similar al denominado «Estado Mayor» que preparó en la sombra y bajo total secretismo el referéndum ilegal

### Los republicanos están en el centro de las críticas por su vía pactista con el Gobierno

ERC, señalada por casitodos en el transcurso de la Diada de la fractura independentista, recha-

del 1-O y el desafío del «procés».

za de plano elecciones -«sería profundamente irresponsable», repiten los republicanos- y se abre a convo car este nuevo comité de sabios en las próximas semanas. Eso sí, ERC busca sumar nuevos actores para evitar caer en la trampa de los planteamientos más unilaterales que abanderan la ANC o incluso varios sectores de Junts. En este sentido y según explican en el partido republicano, es as conversaciones bilaterales que ERC prevé comenzar en próximos días - o semanas-estarán dirigidas a explorar la po sibilidad de sumar nuevos actores, entre ellos sindicatos, movimientos estudiantiles, municipalistas e incluso no se descarta la opción de hacerlo también con los Comunes, una posibilidad más remota. Eso sí, el aviso de Esquerra es claro: «Quetodo el mundo venga con propuestas, no sólo con críticas a la vía ancha. «No queremos ni populismos ni discursos antipartidos».



En la Diada no faltó la quema de una fotografía de Sánchez y Aragonès en la manifestación encabezada por la CUP

LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

### ...y más



Ricardo Coarasa. MADRID

La exjefa de ETA Iratxe Sorzábal permanecerá en la cárcel hasta 24 años y medio de prisión por dos atentados con coche-bomba en Gijón (en el Palacio de Justicia y en una farmacia) en 1996. Así lo decidió ayer la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al prorrogar la prisión provisional de la que fuera máxima dirigente de la banda terrorista, quien fue entregada el pasado viemes por Francia para cumplir esa sentencia que, sin embargo, todavía no es firme, por lo que su defensa instó su libertad provisional a la espera de que el alto tribunal decida.

Sorzábal fue puesta a disposición de la Audiencia Nacional el pasado 14 de enero para que Terrorismo

# Prisión para la permanecerá en la cárcel hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su condena a 24 años y medio de prisión por dos atentados con coche-bomba en Gijón (en el Palacio de Justicia y en una farmacia) en 1996. Así lo decidió ayer la Sec-

La Audiencia Nacional acuerda la medida con el respaldo de Fiscalía y AVT

fuera juzgada por estos hechos, acordándose suprisión preventiva. Tras la vista oral, en marzo fue trasladada de nuevo a Francia, donde terminó de cumplir su condena impuesta en el país vecino. Una vez saldadas sus cuentas conla Justicia gala, Sorzábal fue entregada de nuevo a España el pasado jueves.

Pero dado que su condena no es firme (su defensa recurrió en casación ante el Supremo), la Audiencia debía decidir si la mantenía en prisión -como defendían tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la Asociación Víctimas del Terrorismo

### La exdirigente de ETA Iratxe Sorzábal

(AVT) – o la dejaba en libertad provisional, como pretendía su defensa. Finalmente, la Sala ha acordado prolongar el plazo de prisión preventiva hasta el máximo de la mitad de la condenaimpuesta en estacausa (es decir, seis años y tres meses), hasta el 10 de octubre de 2034.

Dado que la defensa de Sorzábal recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional, ayer se celebró la vistilla que estipula en estos casos el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que Fiscalía, Abogacía del Estado y la AVT reclamaron que se mantuviera la prisión provisional hasta el límite máximo legalmente previsto, mientras que por su defensa se instó a la Sala a acordar su libertad provisional.

Los magistrados justifican su decisión en «la gravedad de los delitos por los que ha sido condenada» y las elevadas penas impuestas. Algo que, según defienden, hace que en este caso concurran «los requisitos necesarios de legitimidad, proporcionalidad y necesidad para el mantenimiento de la prisión preventiva decretada».

En la sentencia recurrida por la defensa de Sorzábal, la Audiencia Nacional impuso a la exjefa de ETA 17 años de cárcel por un delito consumado de estragos terroristas por el atentado contra el nuevo Palacio de Justicia (que aún no estaba en funcionamiento) –una explosión que causó numerosos daños materiales-yotros siete años y medio por el mismo delito en grado de tentativa en relación con la acción contra la farmacia, puesto que no causó daños. Sin embargo, los magistrados absolvieron a la exdirigente etarra de pertenencia a organización terrorista, al haber retirado la acusación por este delito tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado y la AVT. La Sala justificó la condena en una carta manuscrita remitida a la cúpula etarra (conocida como «cantada»), que contiene -destaca el tribunal- «un relato detallado de las distintas acciones realizadas por la procesada entre las que se encuentra el hecho de recono cer que participó en la colocación y explosión de los dos atentados de Gijón».

### El instructor del TS ve indicios para procesar a Casero por prevaricación

R. C. MADRID

El instructor de la causa contra Alberto Casero, el magistrado Andrés Palomo, ha propuesto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitar al Congreso el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al apreciar indicios de prevaricación y malversación en la adjudicación de seis contratos cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) entre 2017 y 2018.

Según asegura el magistrado en su resolución, en las actuaciones remitidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) se aprecian indicios racionales de criminalidad contra el parlamentario. En su condición de alcalde de Trujillo – explica – en marzo de 2017 y diciembre de 2018 concertó con diferentes personas y entidades contratos de servicio, patrocinio o convenios «incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso».

«Los diversos episodios de la conductarelatada, resultante de los referidos indicios fundados, no solo suponen reiteradas y admitidas irregularidades administrativas -detalla-sino un modo de proceder de la forado que identifica su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico». El instructor hace referencia a supuestas «contrataciones verbales o sin tramitación ni publicida dalguna en los supuestos que la cuantía lo requería», a que se ha brían pasado por alto «los mecanismos de control» y a una presunta «asunción directa de pagos» que serían «plenamente subsumibles en el ilícito de prevaricación».

Para el magistrado, los hechos investigados también podrían constituir un delito de malversación por haberse excedido supuestamente Casero «en susfacultades de administración del patrimonio» del Ayuntamiento, «causando un verdadero perjuicio al mismo, cuya cuantía, en este momento indiciario, superaríalos 50.000 euros, en relación a aquellos pagos que no competían al Ayuntamiento o se realizaron por servicios no prestados».

### Día 203 de la Guerra en Europa



▶Contraofensiva relámpago Tras liberar gran parte de Jarkiv, el Ejército ucraniano recupera la iniciativa militar en el Este. Rusia responde con ataques contra la infraestructura eléctrica

# Rusia pasa a la defensiva en el Este

Rostyslav Averchuk LEÓPOLIS (UCRANIA) SERVICIO ESPECIAL



siay ha liberado la aparecieron en las las redessociamayor parte de la les de las tropas. región de Jarkiv, También han surgido voces de combates en Lugansk. El gobernador de la región, Sergiy Gaidai, señaló que los rusos y algunos de sus colaboradores estaban abandonando muchos de los asentamientos ocupados en la región y que algunos yahabían sido liberados por el Ejército ucraniano. Son los vídeos hechos por los soldados los que han servido como la ventana principal de los acontecimientos que se desarrollan muy rápidamente, mientras que las fuentes oficiales del Ejército y los funcionarios públicos se mantienen cautelosos. Muestran

paró durante meses concientos de reños dan a las tropas ucranianas centros de comando rusos, depóo los escenarios de combate y las sitos de municiones y líneas logísdecenas de equipos militares rusos destruidos y abandonados. ticas dañadas por los ataques de artillería y lanza cohetes múltiples «Siento una sensación de orgullo de alta precisión. Esto permitió y felicidad, mezclada con el dolor por las vidas perdidas en los comque el Ejército ucraniano, que aún bates», comparte Olga Kryvytska carece de armamento pesado, se acercara a la paridad entre las cade Lviv a LA RAZÓN. Para la mapacidades de combate de los dos yoría de ucranianos, los últimos bandos, mientras que la defensa días son fuente de esperanza. de Rusia en la región parecía estar

UCRANIA

Controlado

Controlado

por Rusia

ucraniana

Mikolaiv

por prorrusos

Contraofensiva

Mar Negro

Pero la sensación es clara del

Ataque masivo

dejan sin luz y sin agua a la ciudad

2.000

kiló metros

cuadrados

por Ucrania

reconquistados

Zaporiyia

Central Nuclear

Melitópol;

Izium

mientras sucontra of ensivare lámpago se derrama en los regiones vecinos de Donetsk y Lugansk. Después de meses de la defensa, Ucrania ha ganado la iniciativa y ha obligado a las tropas rusas a pasar a la defensa en la parte de la región. «Esto no puede llamarse retirada, los rusos simplemente están huyendo», asegura Mykola Surungovskyi, analista militar, a la radio ucraniana NV. Surungovskyi, como muchos analistas ucranianos y extranjeros, se ha visto sorprendido por la velocidad del avance ucraniano. Sin embargo,

señalan que la operación se pre-

mal organizada y mal dirigida.

La situación de las tropas rusas parece ser mejor en el sur, cerca de Jersón. Es por allí donde se han trasladado muchas de las reservas rusas después de que Ucrania anunciara durante muchos meses su intención de atacar aquí y realizar los ataques contra los pocos puentes de la región. Aun así, Ucrania confirmó ayer que al menos cinco asentamientos han sido liberados y ahora están firmemente bajo su

control. Mientras, con el resultado de la batalla peligro persistente de Rusia. El ministro de Defensa de Ucrania, Olexiy Reznikov, advirtió en una entrevista al «Financial Times» que una contraofensiva rusa aún eraposible e indicó que era importante que Ucrania estableciera un

control firme sobre los territorios liberados consustropas cansadas, pero moralmente fuertes.

Como represalia por la dolorosa derrota y como parte de su chantaje energético antes del invierno, Rusiallevó a cabo ataques con misiles dirigidos contra la central térmica y otros objetos de infraestructura civil crítica en Járkiv y la provincia de Dnipropetrovsk. Gran parte de las regiones oriental y central quedaron a oscuras varias horas. Según la edición ucra-



LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

niana de «Forbes», Rusia usó misiles por valor de 100 millones.

Volodimir Zelenskyi reaccionó resueltamente a los ataques de la noche mientras se dirigía a Rusia: «El frío, el hambre, la oscuridad y la sed son mucho menos aterradores y mucho menos mortales que su 'amistad y fraternidad'». Aseguró que Ucrania «tendrá gas, energía, agua y comida, ;y ustedes [Rusia] no estarán aquí!».

Mientras, comienzan aaparecer noticias preocupantes de las ciudades recientemente liberadas a medidaque se a claran las secuelas de la ocupación rusa. Es posible que hasta mil residentes hayan

muerto en Izium, que fue el epicentro de intensos combates durantesemanas en la setapa siniciales de la invasión. Más del 80% de los edificios de la ciudad han sido de struidos sin calefacción central disponible. Unas 10.000 personas aún permanecen allí y se necesitan medidas urgentes. Melnyk también indicó que muchos lugareños pueden haber muerto después de que los hospitales locales fueran destruidos en marzo y no hubiera farmacias operando en la ciudad durante meses. Rusia también continuó sus ataques contra la infraestructura crítica y las áreas densamente pobladas en Jarkiv.



# Un grupo de concejales rusos cuestiona el liderazgo de Putin

Surgen las primeras voces de analistas rusos que critican la ocupación

### Antonio Fernández

Comienzana surgir tímidamente grupos de malestar dentro de Rusia. En las últimas horas, concejales de 18 distritos de las ciudades de Moscú, San Petersburgo y Kolpino se han unido en una carta firmadaen laque exigen larenuncia del presidente Vladimir Putin. Este documento público fue lanzado hace unos días por un grupo deediles rusos que se han dirigido a la Duma con la petición de que acuse de alta traición al presidente ruso por iniciar la campaña militar en Ucrania. «Consideramosque la decisión del presidente Putin sobre el inicio de la operación militar especial perjudica la seguridad de Rusia y sus ciudadanos», señala la petición de los

diputados del consejo municipal de Smolninskoye de San Petersburgo, ciudad natal de Putin.

Según la solicitud, desde el inicio de las hostilidades están muriendo ciudadanos rusos, se ha deteriorado la economía nacional, y se está produciendo una fuga de inversores y cerebros. La petición ha sido apoyada por «la mayoríade diputados presentes», según explicó uno de los firmantes, Dmitri Paliuga, quien no precisó su número.

En las últimas horas también han surgido voces de descontento por el revés sufrido por las tropas rusas en Jarkiv, donde cientos de efectivos rusos se han tenido que retirar ante el avance ucraniano. Ramzan Kadirov, el jefe de los chechenos -cuyos soldados estándevueltaen el frente ucraniano-, acusó al Ejército ruso de haber cometido «errores» y de no haber explicado a la gente el motivo de la retirada en la región de Jarkiv. Otro golpe sobre la mesa es el que ha propinado en las últimas horas Sergei Mironov, líder de un partido favorable a Putin en la Duma, al denunciar en un tuit que no se puede celebrar el Díade Moscú (estefin de semana se festejó el 875º aniversario de la fundación de la ciudad) cuando «nuestros muchachos están muriendo hoy, y estamos fingiendo que no pasa nada!».

Un analista pro Putin, Sergei Markov, ha aireado en las redes sociales su visión pesimista: «Debido a algunos errores que desconocemos, se está perdiendo el control sobre los procesos políticos. Os garantizo que esta confusión no durará mucho. Pero ahora mismo es un desastre».

Si cada vez hay más voces dentro de Rusia que cuestionan a Putin, fuera, algunos de sus detractores más conocidos piden no negociar con Rusia en los términos que reclama el Kremlin. La historia dora Anne Applebaum ha asegurado que «cuando las élites rusasseden cuenta dequeel proyecto imperial de Putin no hasido solo un fracaso para Putin, sino también un desastre moral, político y económico paratodo el país, entonces la pretensión de Putin de ser el gobernante legítimo de Rusia se desvanecerá».

### Análisis

# El envio de armas cambia la balanza

### Neil Winn

### ¿Cuáles son las consecuencias de los avances territoriales de las tropas de Ucrania cerca de Jarkiv y el noreste del país?

Las fuerzas ucranianas han avanzado y las fuerzas rusas se han retirado precipitadamente, sobretodo de lugares estratégicos en la región nororiental de Jarkiv. Las fuerzas rusas han perdido las ciudades de Kupiansk, un centro logístico crucial, e Izyum, una plataforma de lanzamiento de ataques. Pero la ofensiva también ha demostrado que los ucranianos pueden vencer a los rusos en el campo de batalla. De hecho, los rusos están siendo derrotados sobre el terreno por primera vez, no solo superados en maniobras, y esto es significativo, pero es discutible si tales avances son repetibles en otros lugares del país europeo.

### ¿Cómo puede explicars e esta derrota rusa? ¿Una mala estrategia?

Los avances ucranianos se han logrado con la ayuda de armas extranjeras, incluidos los sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples de largo alcance, y de la inteligencia extranjera. También se da el caso de que los ucranianos han superado a los rusos, no por primera vez, al hablar deliberadamente de planes de contraataque en la región sur de Jersón. El Kremlinparece haber mordido el anzuelo, redistribuyendo algunas fuerzas allí, dejando sus posiciones en Jarkiv peligrosamente expuestas y esto explica los avances ucranianos.

### ¿Estará ahora Rusia más dispuesta a negociar con Ucrania?

No es probable que Rusia esté dispuesta a negociar con Ucrania tras las pérdidas sufridas en el norte del país. De hecho, Rusia ha respondido a los avances ucranianos en el norte del país con ataques con misiles, por ejemplo, en Jarkiv. Sin embargo, las pérdidas rusas en la región de Jarkiv atenuarán la operación general de Rusia en Ucrania y dañarán aún más la moral de las tropas rusas. Es muy probable que la mayoría de las fuerzas rusas en Ucrania se vean obligadas -al menos temporalmente- a dar prioridad a las acciones defensivas de emergencia frente a las operaciones ofensivas. La confianza de las tropas desplegadas en los altos mandos militares rusos ya es limitada y es probable que se deteriore aún más.

**Neil Winn** es profesor de la Escuela de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Leeds. 20 INTERNACIONAL

Martes. 13 de septiembre de 2022 • LARAZÓN



El líder de la oposición sueca, el conservador Ulf Kistersson, aspira a formar un Gobierno con el apoyo de la ultra derecha

# El Gobierno de Suecia depende de quién gane el voto por correo

La derecha supera en un escaño a la izquierda en un reñido recuento que se conocerá el miércoles

Pedro G. Poyatos ESTOCOLMO ENVIADO ESPECIAL



Como en 2018, los sue cos despertaron este lunes sin saber quién ganó las elecciones y les gobernará los próximos cuatro años. A falta de que el miércoles se contabilice el voto por correo de última hora y el exterior, el escrutinio provisional vuelve a dibujar un «Riksdag» (Parlamento) sin mayorías claras donde el bloque de derechas encabezado por el líder de la oposición, el conservador Ulf Kristersson, supera por un solo escaño al bloque de izquierdas de la actual primera ministra, la socialdemócrata Magdalena Andersson.

El presidente del Parlamento, Andreas Norlén, sin embargo, se muestra confiado en que las negociaciones políticas para formar Gobiemo seanen esta ocasión más rápidas y no se prolonguen los 134 días de 2018, cuando la negativa de ambos bloques a pactar con la extremaderechaimpedíaalaizquierdayladerechagobernar. Huboque esperar a que en enero de 2019, liberales y centristas rompieran con laalianza de centro derechay aceptaran abstenerse paraque el socialdemócrata Stefan Löfven repitiera como primera ministro. «Ya pensé antes de las elecciones, independientemente del resultado exacto, que esta vez iría más rápido. Esa sigue siendo mi opinión», aseguraba ayer Norlén a la prensa, satisfecho porque los partidos ya han iniciado las conversaciones. «Creo que las partes ahora han aprendido

### Los socialistas no pierden la esperanza

Mientras, los socialdemócratas, que han mejorado sustancialmente su resultado de hace cuatro años, aún confían en que el recuento final les permita mantenerse en el poder. En 2018, el voto exterior y por correo supuso 202.000 sufragios, una cifra que podría dar el vuelco al actual equilibrio entre la derecha y la izquierda, a las que solo les separa 46.000 votos. Andersson recordó que el recuento aún no ha concluido. La primera ministra, que se enfrentaba a sus primeras elecciones como candidata insiste en que «los socialdemócratas hemos hecho unas buenas elecciones. El apoyo para nosotros ha aumentado y está claro que la socialdemocracia sueca es fuerte».

esa lección. Se han formado equipos, equipos, grupos, como quieran llamarlo. Uno de los bloques obtendrálamayoría enel Riksdag», dice el presidente del Parlamento.

Pero la abismal diferencia con respecto a la pasada legislatura es que conservadores y democristianos han superado sus reticencias a pactar un acuerdo de Gobierno conel ultraderechista Demócratas Suecos (SD), que este domingo arrebató al Partido Moderado el papel de segundo partidos más votado de Suecia.

Kristersson, consciente de que se juega sufuturo tras elmalresultado electoral, ya ha inicia do las conversaciones con los cristianodemócratas, si bien el hueso duro de roer será el líder ultra, Jimmie Akesson, que desde su nueva posición de fuerza venderá muy caro su apoyo. «Probablemente sabremos dentro de los próximos días si los Demócratas Seucos priorizan ingresar al Gobierno o más bien tener más influencia sobre sus políticas» explica a LA RAZÓN Nora Theorin, investiga dora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo.

Sin embargo, la formación de un gobiemoburgués se enfrenta aotro reto. «El Partido Liberal (que está del lado de Kristersson) está bastante fragmentado y ha habido conflictos entre los que no quieren colaborar con los Demócratas de Suecia y los que están abiertos a ello», advierte Theorin.

### Arranca el juicio por los atentados de Bruselas de 2016

L. Clavel. BRUSELAS

Salah Abdeslam, uno de los principales acusados por los atentados del 22 de marzo de 2016 contra el aeropuerto y el metro de Bruselas en los que murieron 32 personas, consideró que el juicio por esos hechos comienza «de manera injusta» y se negó a comparecer en la audiencia preliminar que se celebró ayer. El procedimiento propiamente dicho se iniciará el próximo 10 de octubre con la selección del jurado, yel 13de octubretendrán lugar los primeros debates. Sin embargo, ayer se celebró una audiencia preliminar en la que se configura la lista de testigos que comparecerán en el proceso y se abordan los elementos de procedimiento, incluida la polémica sobre las cajas de cristal cerradas e individuales en las que los acusados estarán durante el juicio.

En referencia a esas cajas de cristal, precisamente Abdeslam declaró que el proceso judicial «comienza de manera injusta». En la sala principal se han instalado unos habitáculos de cristal blindado para los acusados que han sido criticados por sus abogados, al disponer solo de un dispositivo de aireación y de un pequeño espacio para pasar los documentos. La presidenta del tribunal deberá resolver sobre la apertura o no de esos compartimentos que, según la Policía, son la única manera de garantizar una seguridad óptima, informó la agencia Belga.

Aunque hay diez acusados en el caso, en el juicio solo comparecerán nueve, ya que se cree que Osama Atar, sospechoso de ser el responsable de la célula terrorista que cometió los atentados y en paradero desconocido, podría haberfallecido en Siria. Los otros nueve estuvieron presentes al inicio de la vista preliminar de este lunes, pero después de que la presidenta del tribunal les preguntara si querían seguir la audiencia o ser representados solo por sus abogados, seis de ellos decidieron abandonar la sala.



Enhorabuena, campeonas, por el tercer Europeo.

Iberdrola, orgullosos de impulsar la igualdad a través del deporte.





El dato

16% suben las suspensiones de pagos en agosto

Los concursos de acreedores, antiguas suspensiones de pagos, crecieron en agosto de este año un 15,6% en tasa interanual hasta alcanzar 245 procedimientos, según los datos publicados por el Colegio de Registradores. 14%

se desploma la creación de empresas

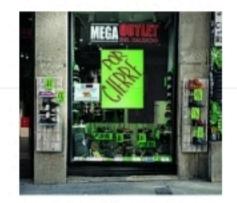

La empresa



Mercadona ha comprado en la campaña 2021/22 más de 209.000 toneladas de cítricos españoles, de los cuales 140.000 toneladas corresponden a naranjas, 52.000 toneladas a mandarinas y 17.000 toneladas limones.

La balanza



### La portavoz de EHBilduen el Congreso, Mertxe Aizpurua,

ha confirmado que su formación empieza esta semana «las conversaciones» con el Gobierno de Pedro Sánchez para negociar su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado.



### El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, plantea la creación

de «una Airef energética» que evalúe de forma independiente «las posibilidades energéticas» de España. Defiende además incentivar el ahorro a las familias y empresas a través de «descuentos» en la factura.

Recelan de la propuesta de Díaz de una cesta básica «topada» porque en España no hay un problema de competencia y sus costes también se han disparado

# Los «súper» piden al Gobierno que arrime el hombro y baje el IVA

R. L. Vargas. MADRID

la distribución no le gusta ni el tope al precios de los alimentos básicos que propuso en un primer momento la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; ni que ahora les presione para que ofrezcan una cestadela compra decalidad «que facilite una alimentación sana» a precios asequibles. Las patronales del sector Asedas, Anged y Aces, así como representantes de organizaciones de consumidores, se reunieron ayer con Díazy el titular de Consumo, Alberto Garzón, para abordar la cuestión de lencarecimiento de los precios de los alimentos y su posible limitación y salieron con la sensación de que tanto en Trabajo como en Consumo desconocen la realidad del sector y que plantean por eso soluciones equivocadas.

De entrada, la distribución considera que el diagnóstico que se ha hecho sobre sus márgenes de beneficios «no tiene base científica», según as eguró el director general de la patronal de supermercados As edas, Ignacio García Magarzo. Garzón aseguró ayer mismo que Los «30 x 30€» de Carrefour, sin productos frescos

Carrefour ha difundido la lista definitiva de 30 productos de su cesta básica de la compra que podrá adquirirse por 30 euros hasta el 8 de enero de 2023. Incluye chocolate blanco, té de limón o mermelada de melocotón, pero no básicos como leche, aceite de oliva, huevos, legumbres, fruta, carne o pescado. Sí se incluye aceite de girasol, espirales de pasta, harina de trigo, caldo de pollo, atún en aceite de girasol, albóndigas en salsa, zumo de naranja, limón y zanahoria, pan de molde y de hamburguesas, café molido, galletas María, copos de avena, cereales de maíz, sal marina, guisantes en lata, maíz dulce en lata, pimientos del piquillo en frasco, champiñones en lata y vinagre.

la gran distribución ha ganado «cientos de millones de euros» en los últimos meses y que, por ello, puede bajar precios.

El sector también discrepaen lo que a los precios serefiere. El vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray, aseguró que sus precios han subido un 7%, por debajo de la media del 12,6% de toda la industria; y que no hay comportamientos anómalos que justifiquen su intervención.

### Empeorar el problema

Porque, a la postre, el sector cree que la presión de Trabajo y Consumo para que ofrezcan un acesta básica a precios reducidos no es más que una intervención de los mismos que no sólo podrían tener podría acarrear proble mas legales sino empeorar el problema. «Si se intenta fijar una cesta de la compra tipo, pues se están distorsionando las relaciones de las propias empresas de distribución con los propios proveedores», advirtió Millán-Astray, quien añadió que se trata de un sector donde hay una competencia «feroz» y que si se intenta modificar ese libre funcionamiento del mercado, «lo que se generan son distorsiones y por tanto ineficiencias delos precios».

«El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a cien cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco», le secundó García Magarzo.

Para la distribución, sí realmente se quiere ayudar a las familias, la solución pasa por medidas fiscales como deflactar el IPC, suspender de forma temporal los impuestos medioambientes o las que tomó Alemania en 2020, cuando se suspendió temporalmente el IVA seis meses. A este respecto, García Magarzo aseguró queleplantearon a Garzón cuales serían los productos cuyo IVA se podría rebajar del 21% al 10%, cuáles del 10% al 4% y cuáles podrían quedar exentos temporalmente de este tributo. El directivo de la patronal de supermercados como Mercadona o Lidl recordó que el IVA es «unimpuesto inflacionista. Seestá recaudando más por elIVA de los alimentos de lo que se recaudaba en los últimos meses. Puesparte de esa subidade recaudación se puede devolver a los ciudadanos en forma de bajada de impuestos».



LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

ECONOMÍA 23

### Opinión

# Las lecciones de Ayuso

### Juan Ramón Rallo

l 24 de mayo publiqué un artículo enestas mismas páginas en el que, si bien celebraba el anuncio de Ayuso de deflactar la tarifa del IRPF a los contribuyentes de Madrid en 2023, lanzaba tres críticas. La primera es que

la deflactación iba a aprobarse para el ejercicio fiscal de 2023 y no para el de 2022, cuando la alta inflación ya la estamos sufriendo. La segunda es que, aparentemente, el Ejecutivo madrileño tan sólo pensaba deflactar la tarifa del IRPF y no el conjunto decomponentes del impuesto (como el mínimo personaly familiar que tan importantes resultan para introducir progresividad en el impuesto). Y la tercera es que proponía utilizar un indicador de inflación salarial, en lugar de uno de inflación de precios (como el IPC), para deflactar el tributo (la pérdida de poder adquisitivo la mide el IPC, que además en estos momentos se ubica bastante por encima de cualquier índice de

revalorización salarial). Pues bien, ayer el Gobierno de Díaz Ayuso enmendó dos de estas tres críticas, de modo que puedo darme más que razonablemente satisfecho, habida cuenta de las bajas expectativas que suelo tener hacia la clase política. Por un lado, la deflactación del IRPF se adelanta a este ejercicio 2022; por otro, no irá dirigida únicamente a la tarifa, sino también al mínimo personal yfamiliar. Desgraciadamente, se mantiene la propuesta de deflactar según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), en lugar de según el IPC, pero tal vez la diferencia no termine siendo tan abultada (probablemente la ETCL marque un alzasalarial de alrede dor del 5%). En global, se trata de una medida que ojalá tomaran otros muchos dirigentes políticos. Y no me refiero únicamente, claro está, a Pedro Sánchez, elcual se ha opuesto pertinazmente a aliviar el saqueo inflacionista que recae sobre los españoles, sino también a Alberto Núñez Feijóo. El presidente nacional de los populares también defiende, como Díaz Ayuso, deflactar el IRPE... pero sólo para las rentas bajas y medias. En cambio, Ayuso deflactará todos los tramos de la tarifa. Porque, recordémoslo, deflactar el IRPF no es disminuir los impuestos, sino sólo evitar subirlos por la puerta de atrás de la inflación. Siendo así, ¿por qué propone Feijóo subirles impuestos a las rentas altas?



La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón

El sector también solicitó al Gobierno medidas que les ayuden con la factura energética porque, como afirmó García Magarzo, «hay empresas cuya factura de la energía se va comer el triple del beneficio que lograron el año pasado». Por ello, solicitaron el Estatuto de Sector Esencial para el gran consumidor de energía, que apoye a estas empresas como se está haciendo en otros sectores. Porque, como resumió García Magarzo, el sector de la distribución lo que tiene es un problema de costes, no de márgenes, y lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ayudar a contenerlos.

# La inflación dispara un 23% los ingresos de Hacienda

El Estado recauda entre enero y julio 22.000 millones más en impuestos que el año anterior

### J. de Antonio. MADRID

La Hacienda pública hace caja con el incremento de la inflación por encima de los dos dígitos y con la subida general de los precios. Ya se sabe que cuanto más suben los precios, más se tributa, y este tobogán hacia arriba que ha desatado la crisis energética ha elevado los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales hasta alcanzar los 119.251 millones de euros, que sumado al resto de recursos no financieros - rentas de la propiedad, venta de bienes y ser vicios y otros recursos no financieros-elevan los ingresos de la sarcas públicas a 148.415 millones, según los datos del informe de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda.

La partida más importante corresponde a la recaudación de impuestos, que alcanzaron los 115.336 millones, con un avance del 23,2%. Esos son 21.749 millones más respecto a finales de julio de 2021 y el equivalente al 1,66% del PIB. Mención especial tiene la contribución del IVA –el tributo que más acusa la subida de la inflación–, que seha elevado casi un 20% por encima del último ejercicio, alcanzando los 52.740 millones, lo que significa haber recaudado hasta julio 8.678 millones

### RECURSOS NO FINANCIEROS

| TOTAL RECURSOS NO FINANCIEROS                               | 112.018 | 148.415 | 32,5  |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
| Otros ingresos                                              | 2.434   | 3.139   | 29,0  |
| Transferencias sobre AAPP                                   | 8.050   | 22.024  | 173,8 |
| OTROS RECURSOS NO FINANCIEROS                               | 10.484  | 25.163  | 140,0 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                 | 743     | 1.001   | 34,7  |
| Intereses                                                   | 1.242   | 994     | -20,0 |
| Dividendos y otras rentas                                   | 1.897   | 2.006   | 5,7   |
| RENTAS DE LA PROPIEDAD                                      | 3.139   | 3.000   | -4,4  |
| Cotizaciones sociales                                       | 4.063   | 3.915   | -3,6  |
| Impuestos sobre el capital                                  | 87      | 191     | 235,1 |
| Impuestos corrientes sobre<br>la renta, el patrimonio, etc. | 34.514  | 46.738  | 35,4  |
| Otros                                                       | 14.954  | 15.667  | 4,8   |
| IVA                                                         | 44.062  | 52.740  | 19,7  |
| Impuestos sobre la producción<br>y las importaciones        | 59.016  | 68.407  | 15,9  |
| IMPUESTOS Y COTIZACIONES SOCIALES                           | 97.650  | 119.251 | 22,11 |
| Millones de euros                                           | 2021    | 2022    | %     |

Fuente: Agencia Tributaria

### Los ingresos por IVA fueron de 52.740 millones de euros, 8.678 millones más que en 2021

más, todo pese a la rebaja del tipo de la electricidad del 21% al 10% y desde el 1 de julio al 5%. El Impuesto de Hidrocarburos se ha elevado un 11,1%, hasta 7.169 millones, alentado por los precios récord alcanzados por los carburantes durante este año. En el mismo camino de incrementos se ha situado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que ha recaudado un 44,9%, hasta 33.802 millones; el Impuesto de Sociedades, con un impulso del 11,3% y 11.016 millones, y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con un avance muy significativo del 67,5%, para alcanzar los 1.652 millones.

La Agencia Tributaria reconoce en su informe que este mejora en los ingresos se ha debido a tres causas fundamentales: «El crecimiento de los ingresos por IVA consecuencia de la mejora del consumo y de las subidas de precios; el aumento de los ingresos del IRPF, fundamentalmente por las retenciones del trabajo y vinculado a la creación de empleo y a los incrementos en salarios y pensiones medias y en el tipo efectivo; y las menores devoluciones realizadas a comienzos de año en el Impuesto sobre Sociedades».

La buena marcha de los ingresos ha llevado al conjunto de las administraciones públicas a reducir su déficit hasta los 29.643 millones de euros, un 45,4% menos que en el mismo periodo de 2021 y equivalente al 2,27% del PIB. 24 ECONOMÍA

Martes. 13 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

# El «impuestazo» bancario sería ilegal en España y en la UE

El Instituto de Estudios Económicos advierte de que la medida puede costar 72.000 empleos

### J. de Antonio. MADRID

«La proposición de ley que quiere gravar los supuestos beneficios extraordinarios de las entidades bancariasse asemeja a una ayuda de Estado encubierta que ni siquiera beneficia a los residentes españoles, sino al contrario a los extranjeros, algo impensable». El impuestazo que el Gobiemo pretende aprobar en el Congreso «daña gravemente a las empresas españolas en beneficio de las extranjeras porque se distorsiona la competencia al gravar solo a las entidades nacionales».

Así lo defienden los analistas que han elaborado elinforme «Estudio preliminar sobre la adecuación a la constitución y al Derecho comunitario del gravamen temporal a entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito», presentado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que han denunciado

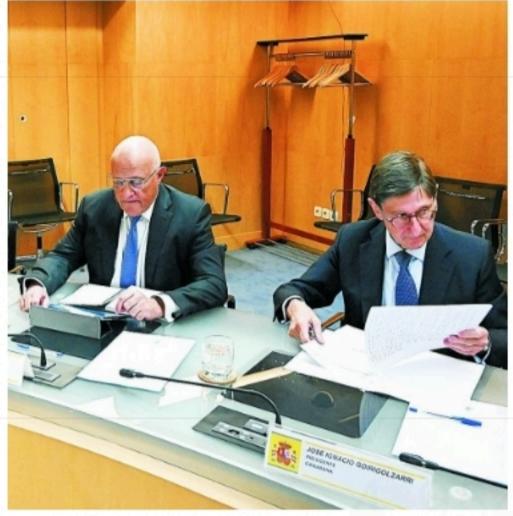

Oliu, presidente de Sabadell, y Goirigolzarri, presidente de CaixaBank

la «subjetividad, falta de contexto yla inseguridad jurídica quegenera», además de entender que se presenta «con fraude de ley porquese ha articulado para eludir la consulta pública, la Memoria de Impacto Normativo y el Dictamen del Consejo de Estado».

Con esta contundencia, los expertos que han elaborado el informe –los catedráticos de Derecho Financieroy Tributario, Juan Martín Queralt, Álvaro Rodríguez Bereijo (expresidente del Tribunal Constitucional) y Jorge Onrubia Femández, (profesorde Hacienda Pública de la UCM), entre otroshan desmontado todas las «incongruencias» de esta proposición, entre las que destacan que «la calificación del impuesto como prestación patrimonial pública no tributaria supone vetar la participación de las comunidades autónomas en la recaudación, en conflicto con la Constitución». Entienden los expertos que este «gravamen temporal a los bancos es en realidad un impuesto. Tiene los elementos típicos de un tributo porque se gestiona como un tributo, se revisa como un tributo y se ingresa en el Tesoro Público para financiar el gasto público». Para Rodríguez Bereijo, toda la proposición de ley es «un enorme artificio en fraude de ley» que suponeun«abuso del procedimiento legislativo, eludiendo los controles de mocráticos para en cubrir una finalidad tributaria».

Los expertos denuncian las «numerosas contradicciones» del texto, que pueden provocar su derogación va que el concepto de «beneficios extraordinarios es subjetivo» queda al arbitrio del Gobierno. Además, denuncian que puede vulnerar los artículos 9 y 25 de la Constitución y la regulación impositiva del Derecho Comunitario al «discriminar en función de la residencia» y el artículo 107del Tratadode Funcionamiento de la Unión Europea (TJUE). «Es un impuesto ilegal y difícilmente constitucional», resumió el presidente del IEE, Íñigo Femández de

Elinforme advierte este impuestazo podríaten er un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros –cuatro décimas de PIB de 2021– y perder 72.000 empleos. Escrivá cede y no ampliará el cálculo de la pensión a 35 años

### J. A. MADRID

La subida de las bases máximas de cotización del sistema y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación hansaltado ala palestra de la negociación del nuevo bloque de la reforma de sistema de pensiones que Gobierno y agentes sociales iniciaron ayer, y en la que el ministro de Seguridad Social ha tenido que des cartar definitivamente su primigenia idea de ampliar a 35 años el cómputo del periodo de cálculo de las pensiones ante el rechazo frontal de oposición, patronal y sindicatos, e incluso del propio socio de Gobierno, Podemos. Fuentes de la negociación informaron a este periódico de que tanto patronal como sindicatos esperan que el Ministerio «concrete periodos y ritmos» de estas subidas en la próxima reunión. Los sindicatos ven abierto el camino para «actuar» sobre las bases, pero los empresarios quieren negociar que dicho incremento lleve aparejado otro de la pensión máxima, algo que los sindicatos exigen negociar.

# Grupo Fuertes estrena su nueva web de empleo

Pretende atraer talento hacia los diferentes proyectos puestos en marcha por la compañía

### T. E. MADRID

Grupo Fuertes acaba de lanzar una nueva iniciativa dirigida a fomentar el empleo y la captación de profesionales formados en distintas áreas. Se trata de su nueva web deempleo, jobs.grupo fuertes. com, con la que pretende atraer

talento para los diferentes proyectos profesionales que tienen en marcha las distintas empresas del holding, entre las que se encuentra El Pozo Alimentación. La web presentalaofertaglobalde lacompañía, y hace hincapié en los valoresylacultura emprendedora que inspiran suactividad desde sunacimiento como empresa. La integridad, el respeto, la responsabilidad y las ganas de superarse continuamente están muy presentes en su filosofía empresarial y destacan en iniciativas que, como ésta, tratan de incorporar valor a su plantilla.

La nuevaweb de empleo cuenta



Un trabajador consulta la nueva web de empleo

con un diseño limpio y que se distingue por una navegación fácilde usar, con la intención de ayudar a los candidatos a explorar fácilmente las áreas y las ofertas que mejor se adaptan a sus intereses y donde puedan aportar más a la compañía. Los perfiles profesionales más demandados en estos momentos por las empresas de Grupo Fuertes pertenecen a las áreas de Producción, Comercial, Mantenimiento, Ingeniería y Calidad.

Entre las funcionalidades más importantes que podrán encontrar los candidatos en el nuevo portal destaca la búsqueda de ofertas de empleo, la solicitud rápida a ofertas de trabajo, la opción a las nuevas vacantes con el perfil de LinkedIn, hasta la suscripción a alertas para recibir las últimas actualizaciones de empleo o la creación de una cuenta personal para ver las solicitudes y su estado durante todo el proceso de selección. También facilita el envío del CV al equipo de Recursos Humanos de Grupo Fuertes, y permite conocer las historias y proyectos profesionales de los empleados del grupo.

En los últimos años, más de 60.000 personas han mostrado su interés en trabajar en alguna de las empresas del grupo. El equipo humano de Grupo Fuertes creció el pasado año un 5,3 por ciento, hasta situarse en una plantilla media de 8.354 personas.

ECONOMÍA 25 LA RAZON • Martes. 13 de septiembre de 2022

### LA BOLSA IBEX 35 CAC 40 FTSE 100 DAX DOW JONES\* NASDAQ\* NIKKEI PETRÓLEO EURÍBOR ORO Madrid Paris Londres Fráncfort Nueva York Nueva York Tokio Brent 12 meses Dólar/onza 8.194,30 6.333,59 7.473,03 13.402,27 12.670,64 28.542,11 94,86 2,015 1.732,37 32.307,84 Cotiz. Cotiz. 2,02 % 1,95% 2,40% 0,65% 5,89% Dia 2,01% 1,66% 0.49% 1,16% 0,89% Dia -5,96% -11,46% 1,20% -22,36% -0.87%504,62% 5,75% Año Año \* Media sesión IBEX 35 Ayer Última Última Ayes Última % Dif. % Dif. % Dif. Cotización Cotización Valumen € Máx Min. Volumen € Cotización Máx. Min. Máx Min. Volumen € 37,750 200.800 198,800 13.450.807 38,650 38,770 28.783.781 LAB. ROVI 47.500 4.609.987 ACCION A 0.55 201,600 CELLNEX 47,400 46,220 **ACERINOX** CIE AUTOMOTIVE MAPFRE 7.037.948 9.188 2.80 9.300 9.088 10.965.527 23,720 1.54 23,900 23.420 946.198 1.705 3.21 1,706 1.668 23.510 2.17 MELIA HOTELS 23.670 23.140 9.929.396 17,670 0,56 17,780 17,425 19.633.745 5,670 2,53 5,685 5,540 5.479.484 AENA. 121,700 1.29122,100 120,200 9.308.674 ENDESA 17,735 17,770 17,385 12.948.795 MERLIN 9,330 9,370 9,230 6.075.062 1,49 1,36 **FERROVIAL** 15.356.829 ALMIRALI 9,320 1.64 1.754.305 25,830 25,940 NATURGY 27,240 27,470 11.473.925 9,370 9,120 25,330 PHARMA MAR AMA DEUS 52,600 52,980 52,360 27.892.082 FLUIDRA 16,190 2,73 16,310 15,790 8.718.541 60,060 60,400 58,000 3.019.769 ARCELORMITTAL 13.859.697 GRIFOLS-A 12,470 12,580 12.855.079 RED ELECTRICA 15.064.551 23,665 23,300 12,235 18,320 B. SABADELI 0,768 0,750 27.120.540 **IBERDROLA** 10,810 10,810 10,685 101.118.630 REPSOL 13,445 155.077.492 0,763 13,150 13,085 B. SANTANDER 2,638 2,555 146.104.145 INDITEX 22,380 21,630 93.476.502 SIEMENS 17,950 45.189.800 2,659 22,600 17,980 BANKINTER 5,752 5,776 5,632 16.371.827 INDRA 8,185 8,270 8,050 4229.977 SOLARIA 20,830 21,310 20,820 7.881.171 4,956 4,980 4,876 212.069.649 INMOB. COLONIAL 6,010 5,815 5.800.646 TELEFONICA 3,963 0,87 3,979 50.044.126

### Empresas



El presidente de Telefónica, junto a Tim Cook, CEO de Apple

### Telefónica

# Pallete, con los «gigantes» de EE UU

### Inma Bermejo. MADRID

Tras tres años de parón por la pandemia, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, vuelve a Estados Unidos, como era de costumbre cada mes de septiembre, para participar en Communacopia, la conferencia anual de tecnología y telecomunicaciones organizada por el banco de inversión Goldman Sachs. Aprovechando su celebración, los días 13 y 14 de septiembre, el presidente de Telefónica se reunirá con los grandes inversores de Wall Street.

Fuentes conocedoras del viaje explican a LARAZÓN que el objetivo de estos en cuentros es dar a conocer en primera

persona cómo se está transformando la compañía desde que en 2019 lanzó su plan estratégico para crear la nueva Telefónica, cuyo avance ha sido posible gracias a la fusión entre O2 y Virgin Media, el despliegue de las filiales Telefónica Tech eInfra yel impulso que se ha dado a España, Reino Unido, Alemania y Brasil como mercados clave.

En su regreso a EE UU, Pallete también ha hecho hueco en su agenda para reunirse con los líderes tecnológicos de Silicon Valley. Por ahora, ya sehavisto conel CEO de Apple, Tim Cook, y con el de Microsoft, Satya Nadella, y tiene pendiente el encuentro con Mike Fries, director ejecutivo de Liberty Global, su socio en Reino Unido.

### «Showroom» de Google por las pymes '

Google abrirá esta semana espacios en lugares céntricos de Madrid, Barcelona y Málaga para explicar a las pymes sus propuestas de transformación digital. Las empresas podrán participar en un sorteo que les permitirá recibir una ayuda de hasta 10.000 euros para impulsar su negocio.

### Puerta abierta a prorrogar el tren gratis

La ministra de Transportes ha indicado que el Gobierno todavía no ha decidido si finalmente prorrogará la gratuidad en los bonos de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia más allá del 31 de diciembre, los cuales ha cifrado en más de 900.000 desde que la medida se puso en marcha.

ASTURVAL GOLD 2022, S.L.U.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

OR O BURJASSOT, S.L.U.

PATRAIX METAL, S.L.U.

Q CASTELL 2020, S.L.U.

QUICK PUERTO, S.L.U.

(SOCIEDADES ABSORBIDAS)

An uncio de fusión por absorción

43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones

Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace

Que por unanimidad de todos los socios de las

sociedades ASTURVAL GOLD 2022, S.L.U. (sociedad

absorbente) v ORO BURJASSOT, S.L.U., PATRAIX METAL

S.L.U., Q. CASTELL 2020, S.L.U. y QUICK PUERTO, S.L.U.

(sociedades absorbidas), ejerciendo las competencias

de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto

en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de

Sociedades de Capital, decidieron, el día 11 de julio

de 2022, aprobar, en todas las sociedades, la fusión

por absorción de ORO BURJASSOT, S.L.U., PATRAIX

METAL, S.L.U., Q CASTELL 2020, S.L.U. y QUICK PUERTO,

S.L.U. (sociedades absorbidas) por ASTURVAL GOLD

2022, S.L.U. (sociedad absorbente), en los términos

establecidos en el Proyecto Común de Fusión de fecha

público para general conocimiento, lo siguiente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

### ALTAVÍA GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios El Administrador Único ha convocado Junta General de

Socios, que se celebrará el día 1 de Octubre de 2022, a las 8:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad (en Madrid, Avda. de Manoteras, 38, bloque D, oficina 506), con arregio

### Orden del dia

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, así como resdiver sobre la aplicación del resultado obtenido en
- 2º.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2021.
- Reducción de capital de la sociedad
- 4º.- Ampliación de capital de la sociedad.
- Análisis de la situación patrimorial de la Sociedad y toma de decisión de las medidas a tomar de acuerdo con la l'egislación vigente.

6°.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá dotener de la sociedad. de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo e texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas

Madrid, 25 de agosto de 2022-.

El Administrador Único, D. Antonio C. Regalado Corisco.

### APTIVIA CORP., S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

Los Administradores Solidarios han convocado Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el día 1 de octubre de 2022, a las 9:00 horas, en el domidilio social de la Sociedad (en Madrid Avda. de Manoteras, 38, bloque D oficina 506), con arregio al siguiente:

### Orden del día

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, así como resolver sobre la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio.
- 2º.- Aprobar, si procede, la gestión social realizada en el ejercicio 2021.
- Reducción de capital de la sociedad.
- 4°.- Ampliación de capital de la sociedad.
- 5%.- Análisis de la situación patrimonial de la Sociedad toma de decisión de las medidas a tomar de acuerdo con la legislación vigente.

6°.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la unta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad. de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 25 de agosto de 2022-

Los Administradores Solidarios, D. Antonio C. Regalado Corisco y D. Miguel J. Giménez Cervantes

### ANTONIO GONZALEZ ALARCOS, S.A.

Reducción y Aumento de Capital Social

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que po acuerdo unánime de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la entidad Antonio Gonzal ez Alarcos. S. A celebrada en el domicilio social el día 25 de acosto de 2022, con asistencia del 99,98% del capital social sembolsado con derecho a voto, se adoptó-entre otros-el siguiente acuerdo de reducción y ampliación simultáneas de su capital social y la consiguiente modificación estatutaria:

Reducir a cero la totalidad del capital social actual en la dfra de 1.242.800 €, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y el patrimonio neto, según Balance cerrado y aprobado a 30 de junio de 2022, e cual arroja unos fondos propios negativos por importe de - - 228.703,82, disminuido por consecuencia de las pérdidas sufridas con anterioridad. En consecuencia se amortiza la totalidad de las 12.428 acciones actualmente emitidas y en circulación, acordándose un simultaneo aumento del capital social de la compañía en la cuantía de 825.800 euros, mediante la emisión de 8.258 acciones nuevas, indivisibles, nominativas, de una sola dase y serie, de 100 € de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 8.258, ambas inclusive, que son suscritas y desembolsadas en su totalidad por D<sup>o</sup> Angeles Fernândez Rigault, mayor de edad, softera, de nacionalidad española, con domicilio en Fuentelendina (19144 Guadalajara), Carretera Nacional 320, salida PK 239 y titular del DNI n 08.955.636-B. mediante capitalización del crédito que ostenta frente a la compañía.

Sirve de base a dicha ampliación de capital por capitalización de créditos la Certificación expedida por el audito: AUDITRUST Auditores & Consultores, S.L. que se anexará al Acta de la Junta, al igual que el Balance y Cuenta de Resultados, cerrado con fecha 30 de junio de 2022, aprobado anteriormente

Dicha reducción no comporta devolución de aportaciones ni existe derecho de oposición de los

> Guadalajara, 6 de septiembre de 2022.-. La Administradora Única, ÁngelesFemández Rigault

9 de julio de 2022. Las decisiones de fusionar las sociedades por todos os socios fueron adoptadas con el carácter de universal por unanimidad, no habiéndose dado publicidad proyecto de fusión, ni habiendo sido depositado el mismo en el Registro Mercantil. Estando todas las sociedades Integramente participadas, en la misma roporción del capital social, por los mismos socios, la usión se ha llevado a cabo mediante el denominado procedimiento abreviado, realizândose sin necesidad de oncurrir los requisitos establecidos en el artículo 49.1 de la Ley 3/2009. En con secuencia, no procede establecer el tipo de canje de las participaciones sociales, ni mpoco ampiar el capital social de la Socieda absorbente. Esta operación es una fusión especial,

sometida el Régimen del artículo 52, apartado 1.º de la

Ley 3/2009, el cual regula los supuestos asimilados a la

bsorción de sociedades Integramente participadas por

los mismos socios (fusión gemelar o entre hermanas).

Esta fusión por absorción implica que las entidades DRO BURJASSOT, S.L.U., PATRAIX METAL, S.L.U., Q CASTELL 2020, S.L.U. y QUICK PUERT O, S.L.U. (sociedades absorbidas), se extinguirán traspasando en bloque su patrimonio social a ASTURVAL GOLD 2022, S.L.U. (sociedad absorbente), que sucederá a título universal en la totalidad de los derechos yo bligaciones a aquellas, que quedarān disueltas y extinguidas sin liquidación como consecuencia de este proceso. Asimismo, fueron probados por unanimidad de todos los socios en todas as sociedades, el mismo día 11 de julio de 2022, como alances de fusión de O RO BURJASSOT, S.L.U., PATRAIX METAL, S.L.U., Q CASTELL 2020, S.L.U. y QUICK PUERTO, I.L.U. (sociedades absorbidas) y ASTURVAL GOLD 2022, S.L.U. (sociedad absorbente), los balances cerrados a fecha 30 de junio de 2022, así como el Proyecto Común de Fusión de fecha 9 de julio de 2022. Se hace constar, a los efectos oportunos, el derecho que asiste a todos os socios, a los acreedores, a los titulares de derechos especiales y a los representantes de los trabajadores de las sociedades que se fusionan a obt ener el texto Integn de las decisiones adoptadas y los balances de fusión. Los acreedores de cada una de las sociedades que se lusionan podrán oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009.

Giján, 27 de julio de 2022.- El Administrador único de Oro Burjassot, S.L.U., Patraix Metal, S.L.U., Q Castell 2020, S.L.U. y Quick Puerto, S.L.U. y et Administrador solidario de Asturval Gold 2022, S.L.U., doña Silvia



### **Financieros**

### Societarios

Agrupados

▶El 24,4% de alumnos perciben situaciones de «bullying» en su clase por el 15,2% del curso anterior. El aspecto físico de la víctima, motivo principal

# Los casos de acoso escolar repuntan tras la pandemia

E. Cascos. MADRID

l acoso escolar se sitúa por debajo de antes de la pandemia, si
bien ha crecido en el
último curso, con la
vuelta completa a la presencialidad, y presenta características
diferentes a las de antes de la pandemia. Así lo analizan la Fundación MutuaMadrileña yla Fundación ANAR en el IV Informe sobre
acoso escolar «La Opinión de los
Estudiantes» con recomendaciones de estudiantes y docentes.

Uno de cada cuatro alumnos/as (24,4%) percibe que existe acoso escolar en su clase. Una cifra, por encima de la del curso anterior, cuando lo detectaba solo el 15,2% de los estudiantes, pero una percepción que sigue por debajo de la de 2019 (que se situaba 34,1%). «La Opinión de los Estudiantes» se ha llevado a cabo con los testimonios de una muestra de 5.123 alumnos/as y 229 profesores (1,1% error muestral al 95%). Este informe se ha realizado gracias alos 691 talleres que ambas instituciones han impartido en 301 centros educativos repartidos por cinco comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Islas Baleares e Islas Canarias, desde septiembre 2021 a junio 2022, beneficiándose 13.143 alumnos.

De las conclusiones del estudio se extrae que el acoso escolar está cambiando desde el parón escolar de la pandemia. Así, el tipo de acoso escolar más comúne nel último curso fueron los insultos, motes y burlas (89,5%), mientras que el resto de formas de meterse con la víctima se redujeron. Los golpes y patadas pasan del 38% de 2020-21 a un 31,8% en el estudio actual.

La mayoría piensa que el acoso escolar afecta a una sola persona (51,3%) y que la víctima lo lleva sufriendo desde hace más de un año (un 29,9% así lo considera). Entre los motivos por los que se produce elacoso escolar destacan el aspecto físico de la víctima

(56,5%) y las cosas quehace o dice (53,6%). Menos frecuente, pero también destacable son las buenas notas (20,7%) o el hecho de que el agresor sea agresivo (20,2%).

En el tema de los agresores destaca el hecho de que en el 72,6% de los casos la agresión se lleve a cabo entre varias personas. Un incremento que viene registrándose en los últimos años y que ya alcanzaa tres de cada cuatro casos de acoso escolar detectados en este informe, frente al 43,7% en 2018 y 2019. En cuanto al ciberbullying, la buenanoticia esquela percepción de su incidencia baja. Un 8,2% piensa que alguien en su clase es víctima de ciberbullying, 16 puntos porcentuales menos que en 2020-21. Las situaciones de ciberbullying afectan mayoritariam ente a una única persona. La novedad en este terreno es que si bien WhatsApp sigue siendo el principalmedio por el que se produce el ciberbullying (66,9%), entran en escena con fuerza otras redes sociales no mencionadas en encuestas anteriores como son Instagram (53,1%) y TikTok (48,6%). Los alumnos de primaria también mencionan los juegos online, Twitch y Facebook como medios donde se produce el acoso.

En el ciberbullying, los acosadores soncompañeros conocidos del centro escolar en el 85,2%, la mayoría de la misma clase. En este acoso escolar virtual otro avance registrado es que al preguntarles a los alumnos qué pueden hacer para solucionarlo ya mencionan, además de comunicárselo a un adulto (29,1%), que se mantiene

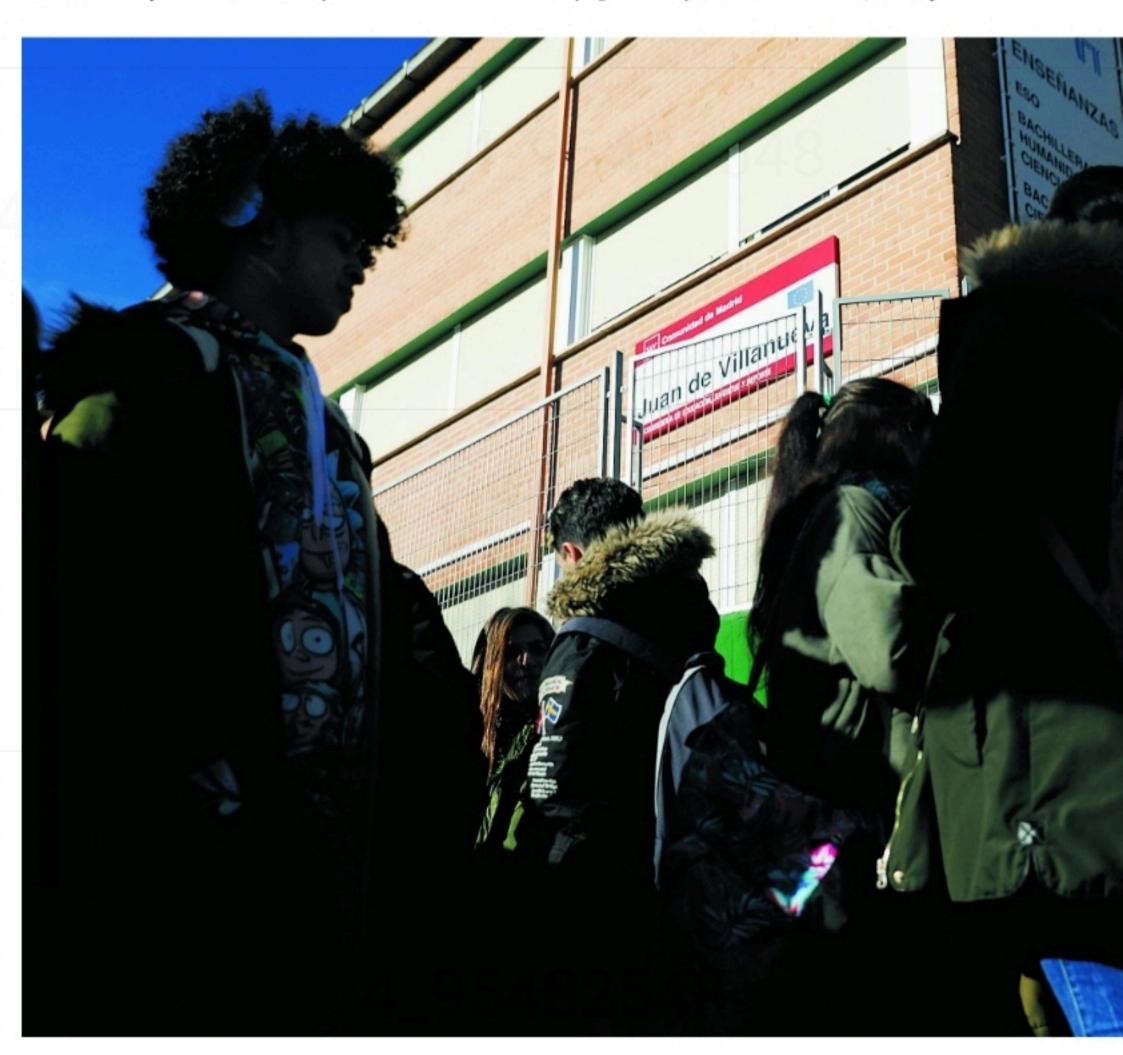

LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

como la opción principal, borrar obloquear la cuenta y eliminar los mensajes (20,8%) o denunciarlo (20,1%).

Al preguntar alos alumnos si han podido participar en una situación de bullying o ciberbullying sin darse cuenta, uno de cada cuatro (24,4%) reconoce que sí lo ha hecho, un porcentaje 2,6 puntos más alto que en 2020 y 2021.

En cuanto a la percepción que tienen los alumnos sobre la respuesta del centro a los casos de acoso, sigue resultando llamativo que un 45,4% de los chicosychicas perciba que su profesor no hace nada y hasta seis de cada diez (61,7%) que su centro escolar no hace nada. También roza la mitad (46,8%) el porcentaje de alumnos que cree que sus compañeros no hacen nada.



Los profesores suelen enterarse de estas situaciones de acoso escolar principalmente a través de los compañeros/testigos, de la familia o del alumno/a afectado/a más que por él/ella mismo/a u otro profesor/a.

En opinión del profesorado, como aspectos bastante o muy decisivos para que se produzca el acoso escolar están el uso indebido de las nuevas tecnologías.



Agentes de la Policía Nacional el pasado mes de julio tras el asesinato de una mujer en Málaga

### Intenta quitarse la vida a los dos días de colegio

El caso de Saray, una niña de diez años de Zaragoza, refleja el drama de esta situación. El pasado viernes, dos días después del comienzo de las clases, decidió acabarcon su vida tirándose por el balcón de su casa tras un supuesto caso de acoso escolar que habría sufrido «desde el pasado curso en el colegio Agustín Jericó», según denunciaron sus padres en el «El Periódico de Aragón». Afortunadamente, la niña no logró su propósito de quitarse la vida, aun que tras la caída sufrió fractura de cadera y una fisura de tobillo. «Saray dejó una nota sobre la mesa en la que se despedía de su hermano y de su padre, me pedía disculpas por lo que iba a hacer y me deseaba una larga vida». declaró su madre al diario. Los padres afirman que el colegio sabía lo que ocurría, ya que el año pasado «la insultaban y agredían casi a diario en el recreo alumnas de otra clase pero nunca se tomaron medidas».

Alumnos de un colegio de Madrid durante la entrada a clase

# 19 feminicidios fuera de la pareja en el primer semestre

En todos los casos el asesino era conocido de la víctima; en la mitad, familiares

J. Carabaña. MADRID

Un total de 19 mujeres han sido as esinadas, por elmero hecho de serlo, fuera del ámbito de la pareja o expareja, en los primeros seis meses del año, según los datos del Ministerio de Igualdad, que destaca que en todos estos feminicidios el asesino era conocido de la víctima, en más de la mitad de los casos eran familiares. Son los datos provisionales que presentaron ayer la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que muestran que de los 19 feminicidios desde enero a junio, once han sido familiares (58 %); dos, sexuales (10 %); y seis, sociales (32%).

Fue a finales del pasado año cuando el departamento que dirige Irene Montero presentó, por primera vez, la clasificación de feminicidios propuesta por la Delegación del Gobierno y advirtió entonces de que altratarse del comienzo de una nueva forma de recogida de datos, era necesario un periodo previo de pruebas ante la dificultad de obtenerlos, depurarlos y coordinar a los agentes implicados.

Además, la recopilación de los datos en estos casos presenta diferencias sustanciales a los que se producen dentro del ámbito de la pareja o expareja, ya que, por ejemplo cuando el agresor no hatenido o no tiene relación sentimental conlavíctima, el tiempo necesario para la recogida de información y la confirmación puede ser muy superior.

Rosell hapedido expresamente que no se sumen estos datos defeminicidios con los ocurridos en el ámbito de la pareja o expareja yse comparencon otros años para no causar «alarmas injustificadas», ya que en este tipo de asesinatos, al ser la primera vez que se contabilizan, no hay serie histórica.

La secretaria de Estado de Igualdad, ha querido destacar el «dato escalofriante» de que el 100% de los agresores era conocido por las víctimas y que, además, el 59% eran familiares, es decir, son asesinatos «que no se

Feministas al Congreso reclama paralizar el trámite parlamentario de la Ley Trans dan de forma aleatoria» y muestran la realidad de que los llevan a cabo «los entornos más conocidos».

Los datos provisionales presentados por Igualdad muestran que de los 11 feminicidios familiares, en 9 de ellos el agresor era descendiente de la víctima –en seis de los casos eran hijos y en tres, nietos–, que enel45,5% convivía con la mujer.

### Paralizar la Ley Trans

También ayer, el partido Feministas al Congreso ha presentado un escrito en la Cámara baja en el que instan a la paralización del trámite parlamentario de la conocida como Ley Trans, así como su posterior archivo. La formación acusa a Igual dad de enviar a las Cortes un texto «fraudulento» que no es el mismo que aprobó el Consejo de Ministros.

A través de un comunicado, la formación denuncia que la ley está «viciadade nulidadde pleno derecho» porque el Ministerio de Igualdad actuó «con falta de sometimiento alaley» v «faltacompetencia» usurpando las funciones del Consejo de Ministros, al presentarcomo Anteproyecto de Ley, un texto distinto del aprobado por el Ejecutivo. Denuncian que, por un lado, esta norma «viola los derechos de las mujeres, menores, homosexuales y personas con incongruencia de género y sus familias».



28 SOCIEDAD

### Píldoras

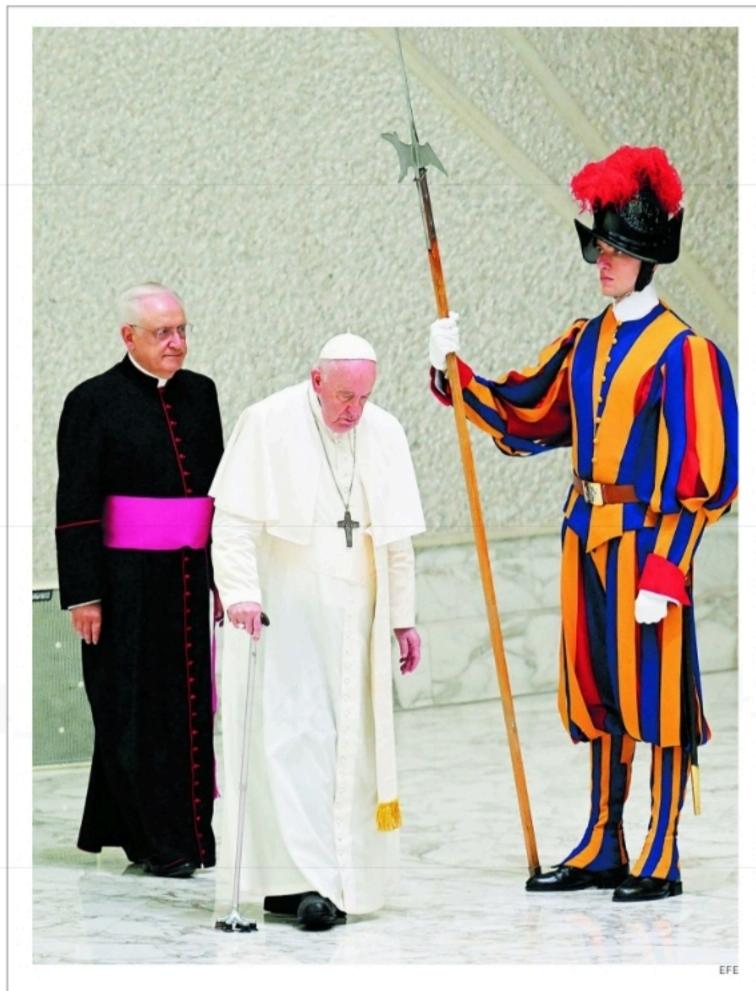

Religión

# El Papa comienza hoy su viaje oficial a Kazajastán

En una reunión con empresarios lamentó la baja natalidad: «Es urgente apoyar a las familias», solicitó el pontífice

M. G. MADRID

El Papa Francisco comienza hoy suviaje oficial a Kazajastán, donde buscará estrecharlazos conlos 200.000 católicos que hay en un país de casi 19 millones de habitantes, en el que el 74% de la población es musulmana y un 25% cristiana, principalmente ortodoxos rusos. Durante la visita el pontífice pronunciará cuatro discursos y una homilía. Además, mantendrá varias reuniones privadas con líderes religiosos.

El Papa partiráh oy hacia la capital kazaja de Nur-Sultan desde el aeropuerto de Roma-Fiumicino. A su llegada (prevista para las 17:45 hora local), tras la bienvenida oficial, hará la tradicional visita de cortesía al presidente de la República, Qasym-Jomart Toqaev, y participará en un encuentro con las autoridades, la sociedad civily el cuerpo diplomático, informó EP.

El miércol es Francisco participará en la oración silenciosa de El Papa acude a su reunión de ayer con empresarios italianos

los líderes religiosos e inaugurará la sesión plenaria del Congreso en el Palacio de la Paz y la Reconciliación. A continuación, se celebrarán reuniones privadas con varios líderes religiosos. Por la tarde, celebrará una misa en la plaza de la Expo de la capital kazaja.

El jueves, último día del viaje, el Papa se reuniráen privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica, y después tendrá lugar un encuentro público con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral en la Catedral Madre de Dios del Perpetuo Socorro. Porla tarde, en el Palacio de la Paz y la Reconciliación, tendrá lugar la lectura de la Declaración Final y la conclusión del Congreso de Líderes Religiosos. A continuación, se trasladará al aeropuerto internacional Nur-Sultan y está previsto que llegue a Roma a las 20:15 horas.

Kazajastán espera la llegada de unos 3.000 peregrinos de todo el mundo con motivo del viaje papal.

### Apoyo a la natalidad

Mientras tanto, en una reunión celebrada ayer con empresarios italianos en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papalamentó la baja natalidad en Europa, un hecho que ve «combinado» con el rápido envejecimiento de la población, lo que está agravando la situación delos empresarios, así como la de la economía en general.

«Es urgente apoyar a las familias y ala natalidad», su brayó. Por ello, pidió facilidades para las familias para salir cuanto antes del «invierno demográfico» en el que vive Italia, y también otros países. «Es un mal invierno demográfico, que va en nuestra contray nos impide poder crecer», advirtió.

«En cuanto una mujer trabajadora empieza a tener barriga la echan. Y les dicen: no puedes quedarte embarazada'. Por favor, esto es un problema para las mujeres trabajadoras. Estudiadlo, ved qué podéis hacer para que una mujer embarazada pueda salir adelante, tanto con el hijo que espera como con su trabajo», pidió Francisco alos empresarios.

### La UE prohíbe los productos fabricados con trabajo forzoso

R. S. MADRID

La Comisión Europea aprobaráen el día de hoy un proyecto de normativa comunitaria en virtud del cual se prohibirán los productos fabricados con trabajo forzoso, así como los que se importen a cualquiera delos 27 estados miembros de la Unión Europea. Esta prohibición se aplicará a todos los productos, incluidos sus componentes, con independencia del sector y la procedencia, de forma que productos como el algodón, textil o paneles solares podrían verse afectados por esta nueva regulación.

La prohibición afectará a cualquier producto fabricado con trabajo forzoso, aunque se a impuesto por las autoridades del Estado, en cualquier fase de su extracción, cosecha, producción o fabricación. En una primera etapa se hará mayor hincapié en los operadores económicos más grandes, dado que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) podrían tener recursos y conocimiento limitados para aplicar sistemas eficaces de diligencia debida.

Las autoridades competentes evaluarán el riesgo de los producto en virtud de la información obtenida de forma confidencial a través de personas físicas, jurídicas o por cualquier as ociación, los indicadores de riesgo y otras informaciones emitidas por la Comisión así como la base de datos que se elaborará por expertos externos obre los riesgos del trabajo forzoso en zonas geográficas o determinados productos.

### El proble ma chino

En este sentido, cabe recordar el informede la Alta Comision ada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobrelo que China denomina la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, que ha concluido que se han cometido «graves violaciones delos derechos humanos» o un informe presentado ayer por la Organización Internacional del Trabajo, que señala que 50 millones de personas trabajan en régimen de esclavitud en todo el mundo y que el trabajo forzoso ha aumentado considerablemente en los últimos cinco años.

# LARAZON presenta la nueva oferta editorial que te va a cautivar

Llévate una revista cada día con tu periódico



### Jueves

El corazón más actual con la revista Más y Más.

### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica.

### **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos.

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida, Gerona, Galicia y Cantabria.

### GALICIA Y CANTABRIA



Sábados Más y Más





Disfruta más de la semana con





El Gobierno de Castilla-La Mancha abre sus puertas a las empresas valencianas <u>P. 32</u>



Fernández Mañueco, durante su visita a la Escuela Infantil de la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada

### Las caras de la noticia



Mariano Veganzones Conseiero Industria

### Más formación para un mejor empleo.

La Consejeria de Industria convoca las ayudas del Programa Mixto de Formación y Empleo, que ofrecerá a más de 2.500 parados el acceso a un contrato laboral combinado con cursos donde avanzarán en su cualificación.



Carlos Pollán Pdte. Cortes Castilla y León

### Fomentar la solidaridad desde el deporte.

El presidente de las
Cortes se ha reunido
con miembros de la
Asociación Eusebio
Sacristán, a quienes ha
trasladado que comparte
su interés en fomentar
desde el deporte valores
como la solidaridad o la
generosidad.

# La educación de uno a dos años será gratuita a partir del próximo curso

Así lo anuncia el presidente Fernández Mañueco, tras destacar el «éxito» del programa de dos a tres puesto en marcha este año

Verónica San José. SALAMANCA

a educación de uno a dos años será gratuita a partir del curso que viene. Así lo anunciaba ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras visitar la Escuela Infantil Municipal de la localidad salmantina de Carbajosa de la Sagrada, donde destacaba el «éxito» del programa para alumnos de dos a tres años puesto en marcha este curso.

Una medida que beneficiará a las familias de 12.000 menores de la Comunidad que tendrán este servicio a su disposición para mejorar la conciliación y ahorrar en los costes de cuidado de los hijos.

De hecho, Mañueco explicaba que se programará un servicio tanto educativo como asistencial

Y es que la educación gratuita de 2 a 3 años es una realidad este curso, como se comprometió el



Pedro Samuel Martín, Iglesias y Lucas, junto al jefe del Ejecutivo

presidente en su programa de Gobierno, como una herramienta potente de servicios públicos de apoyo a las familias para favorecer también la natalidad.

El presidente destacaba que esta medida supone un ahorro de 2.000 euros al año por niño, unos 175 euros al mes, además de las becas de comedor. Mañueco explicaba que esta acción también genera actividade conómica y empleo, 256 técnicos en los centros públicos, además de mejorar la preparación de los niños desde más temprano.

Respecto a la gratuidad de la educación de 2 a 3 años que se ha iniciado este año, el jefe del Ejecutivo autonómico calificaba esta medidas como un éxito. Y se apoyaba en las cifras que, en su opinión, así lo corroboran: 10.000 solicitudes; tres de cada cuatro niños nacidos en 2020 se incorporan a una enseñanza que no es obligatoria; 653 centros, públicos y privados, con libertad de elección, que es un derecho constitucional de los progenitores.

Por otra parte, Fernández Mañueco avanzaba que se mejorará el proceso de cara al futuro y que el año que viene se implantará un sistema único de admisión en todos los centros, públicos y privados de la Comunidad.

«La gratuidad de este servicio es fruto de la voluntad política del Gobierno regional», decía el presidente, mientras recordaba que la Junta va a destinar cerca de 38 millones de euros para implantar la gratuidad en los centros de entidades locales ylos centros privados. De esta cantidad, 11 millones proceden de fondos europeos canalizados por el Gobierno de España. Mañueco agradecía a la comunidade ducativa su esfuerzo yparticipación en un proceso «necesariamente complejo», pero que, según decía, « hoy sitúa a Castilla y León con una oferta educativa amplia y equilibrada».

Finalmente, el presidente apuntaba que el Gobierno regional ha prestado especial atención al medio rural, con ratios de flexibilidad. «Hemos demostrado una vez más, que en Castilla y León la educación es lo primero; no es casualidad que estamos a la cabeza en calidad del sistema educativo en España», finalizaba. LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

AUTONOMÍAS 31

# El Plan Soria avanza con paso firme y con proyectos de todo tipo ya en marcha

▶ El Gobierno de Castilla y León ha movilizado hasta el momento cerca de 49 millones de euros en ellos



Fernández Carriedo junto a Yolanda de Gregorio y Rosa Cuesta

Carlos Conde. SORIA

La semana pasada, durante el pleno de las Cortes, el portavoz de la plataforma ciudadana ¡Soria Ya!, Ángel Ceña, preguntaba al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por el grado de cumplimiento del Plan Soria, ya que decía desconocer inversiones y el estado de las mismas que están en marcha. La respuesta del jefe del Ejecutivo en el hemicido, entre otras, fue la de que ya se ha ejecutado el 30 por ciento de lo previsto en ese plan que contempla un presupuesto de 159 millones de euros, de los que la Junta de Castilla y León aportará 128,6 millones de euros, la Diputación provincial 20,6 millones yel Gobierno de España destina 9,5 millones.

Al respecto, cabe señalar que

ayer lunes se constituía Soria la comisión de seguimiento de este Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, con la presencia del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien desvelaba que hasta el momento ya se han movilizado 48,9 millones de euros en «numerosos» proyectos impulsados ya por el Gobierno autonómico y que se encuentran en distintas fases de trabajo y ejecución.

Entre ellos ha citado los proyectos de la Plataforma Digital «Soria, Paraíso del Deporte» y «Digitalización de espacios naturales y su señalización», además de la primera fase de las Cúpulas de la Energía; la nueva subestación eléctrica del Parque Empresarial del Medio Ambiente (Pema) o el desarrollo de las bonificaciones del suelo industrial de este lugar. También destaca las acciones de apovo al emprendimiento iniciadas para incentivar la actividad económica y estimular la revitalización demográfica en la zona.

Igualmente, estánen ejecución, según el consejero, varias acciones para potenciar el asentamiento poblacional, como ayudas a jóvenes y pymes; el programa de captación de empresas «Invest in Soria»; o la Oficina de innovación contra la despoblación.

El concierto de plazas con la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer; el acondicionamiento demás de 2.000 kilómetros de rutas de senderismo, de bicicleta de montaña y rutas a caballo: o la ampliación del Palacio de la Audiencia y la remodelación de la estación de autobuses, son otros de los proyectos contemplados en el Plan Soria que están en marcha, según destacaba Fernández Carriedo.

# CSIF llevará a Madrid su malestar por la actual crisis económica

J. Blanco. VALLADOLID

Será el próximo sábado 24 de septiembre cuando Madrid acoja una gran manifestación en contra del Gobiemo antelacrisis económicay social, que el sindicato CSIF considera que está viviendo España. Espor ello que el presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, acompañado por el de la patronal nacional, Miguel Borra, han invitado a participar en esta concentración, ya que «sobran las razones» y hay que decir al Gobierno un «basta ya».

Una protesta que se convoca en solitario, sin los sindicatos de base y para la cual se ha realizado un llamamiento a todos los sectores de la sociedad para que acudan a esta marcha para lo que la central sindical pondrá autobuses gratuitos para todos los ciudadanos que lo deseen.

«Hay que decir bastaya al Gobiemo, por la alta inflación que estamos viviendo, por la pérdida de un 4,4 por ciento de poder adquisitivo o salarios inferiores en un 20 por ciento a la media de la Unión Europea», destacaba. «Queremos subidas salariales justas y dignas» para todos los ciudadanos, servicios públicos potenciados, pensiones dignas y negociar la subida salarial de los empleados públicos ya que el 3 por ciento es «insuficiente», cuando se prevé una inflación

de dos dígitos y el pasado año el incremento fue de un 0,9 por ciento con un IPC del 3,1 por ciento.

Borraha pedido a los ciudadanos que realicen este esfuerzo en vez de «quejarse» en lagasolinera o en la caja de un supermercado, mientras que Castro ha indicado que esperan entre 3.000 y 4.000 asistentes de Castilla y León a esta convocatoria.

Entre los datos ofrecidos desde el sindicato se ha significado que un médico ha trabajado gratis 18 meses en la última década, una enfermera 15 meses y un policía trece meses. «No puede ser que tengan que ser los trabajadores los que tengan que arrastrar la crisis», afirmaban ambos.

Benjamín Castro recordaba que la inflación en Castilla y León está más alta que la media nacional, concretamente dos puntos másy que los empleados de esta Comunidad cuentan con los salarios más bajos que los de la media nacional, incluidos los empleados públicos.

Por ello volvía a recalcar lanecesidad de participar en esta manifestación contra el «empobrecimiento social», entre los que «se encuentran los 167.000 empleados públicos castellano yleoneses que estánpendientes de que el Gobiemo central decida el incremento salarial del próximo año. que trasladarán luego a las administraciones.

# Todo listo en Zamora para acoger su cita más esperada: la Feria Mundial del Queso

Antonio Madrigal, ZAMORA

Cuenta atrás para que Zamora acoja su evento gastronómico pero también económico y social más esperado y deseado durante todo este año: la Feria Internacional del Queso «Fromago Cheese Experience», que, entre otras cosas, pondrá alaprovinciazamorana en el mapa mundial y en el epicentro del queso y su cultura.

Un certamen que empieza este jueves ys eprolongaráhasta el domingo, en un recorrido de dos kilómetros entrela Plaza de la Marina y la plaza de la Catedral, en el que se ubicarán 330 expositores, muchos de ellos procedentes de Portugal, Francia, Italia y Bélgica, y donde se han programado más de un centenar de actividades con este producto lácteo, del que Zamora y Castilla y León es referentes, como protagonista.

Las calles del centro de la capital zamorana serán el epicentro delas actividades, lo que supondrá también un espaldarazo al pequeño comercio. Entre las actividades preparadas, un túnel de quesos nacionalesy otro de internacionales en los que se podrán degustar un centenar de referencias en cada uno de ellos, además de la entrega de los premios del concurso internacional de queso Cincho o la celebración de un concurso nacionalde fromeliers. No faltarán tampoco las catas y degustaciones de este producto, maridajes, presentaciones de distintas variedades de quesos, cocina en directo, conciertos, actividades infantiles e incluso un espacio dedicado al lechazo. Igualmente, destaca también otro concurso de tapas con



Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, presenta la Feria

queso en establecimientos hosteleros de la ciudad, que además ofrecen estas emanamenús especiales. El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, destacaba la importan-

cia de este evento para Zamora y sus pueblos, que cuenta con un millón de euros de presupuesto, y se mostraba convencido de que será un éxito y se superarán los 200.000 visitantes. 32 AUTONOMÍAS

Martes. 13 de septiembre de 2022 • LARAZÓN

### Castilla y León



Suárez Quiñones con representantes de los Gobiernos de Cantabria, Asturias y Galicia junto con el comisario Virginijus Sinkevicius

# La Junta pide a Europa que repiense la situación del lobo

Suárez-Quiñones y representantes de Galicia, Asturias y Cantabria advierten que el cánido está «en expansión constante»

Javier Prieto. BRUSELAS

Castilla y León elevó junto a Asturias, Cantabria y Galicia, ante las más altas instancias europeas, la situación insostenible que se está viviendo en estosterritorios por la «expansión constante» del lobo que un día sí, y otro también, está perjudicando a cientos de ganaderos.

Por ello, el consejero de Medio Ambiente, Vivienday Ordenación del Territorio, Juan Carlos SuárezQuiñones ha pedido a la Unión Europea, concretamente al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, durante un encuentro celebrado en Bruselas, que se repiense la situación del

Se censura el informe remitido por el Gobierno por contener «errores incomprensibles» lobo, yaque «se está acabando con la ganadería extensiva y estabulando el ganado». Junto a los consejeros de Asturias, Cantabria y Galicia, Alejandro Calvo, Guillermo Blanco y Ángeles Vázquez. Allí hanvuelto a recalcar que el estado actualde conservación del lobo es «favorable», a diferencia de lo que ha trasladado el Gobierno de España al respecto.

El consejero castellano y leonés ha traslado la necesidad de mantener el difícil e quilibrio entre esta especie y la actividad agrícola con la que comparte territorio, que venía siendo mantenido antes de la inclusión del lobo en el Listado de Especies de Especial Protección (LESPRE).

Las cuatro comunidades, que representanel territorio que alberga más del 95 por ciento de los lobos, consideran que la posición de la Comisión no debebasarse en un diagnóstico de la población del lobo y su evolución dado por el Gobierno, alno haber realizado un censo nacional y no haber contado con las comunidades autónomas gestoras al elaborar la evaluación remitida al aUE. Además, han hecho entrega de un documento donde se censura el informe sexenal de seguimiento enviado por el Gobierno sobre el lobo y que contiene «errores incomprensibles» y que «no responden a la verdad», al concluir que el estado de conservación de la especie es «desfavorable inadecuado».



Laura Ramos. TOLEDO

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, brindó ayer a los empresarios valencianos la oportunidad de invertir en esta comunidad autónoma, una región que cuenta con un gran consenso social entre empresarios y sindicatos. El jefe del Ejecutivo regional hizo estas de claraciones en el Foro organizado por la Asociación Valencianade Empresarios, AVE, en el que ha intervenido arropado por un centenar de los representantes de las empresas más relevantes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. «En Castilla-La Mancha atendemos, recibimos, ponemos alfombra roja y damos facilidades alos empresarios que quieren instalarse en la región», matizó.

EmilianoGarcía-Pagearrancó su intervención lanzando un mensaje sereno y de optimismo al auditorio a la segurar que«desdeunestadodeesperanza serena», apuntó, «este país estásiem preentre las mejores potencias del mundo y es gracias a su gente». En este mismo sentido, reivindicó la capacidaddelsectorempresarial para generar riquezay aseguró «defiendo la actividad económica y la empresa, y lo hago con el convencimiento de que la mejor noticia en Castilla-La Mancha es abrir una empresa. Si no tengo de esas, no podría estar inaugurando un centro de salud, un consultorio o un hospital», apuntó.

En otro orden de cosas, el líderautonómico anunció ayer que el Gobierno regional invertirá ocho millones de euros en los parques arqueológicos de Castilla-La Mancha a través de un plan de consolidación que permita impulsar estas instalaciones que constituyen «elementos de turismo y una industria en sí mismos». Además, García-Page puso en valor los proyectos que van a llegar a la comunidad como ser la sede central de «Facebook Meta» y el parque temático de Toro Verde.



### Sociedad

# Aspace y La Caixa se alían para hacer más visibles a personas con parálisis cerebral

La Federación Aspace Castilla y León y la Fundación La Caixa suman esfuerzos con el fin de dar una mayor visibilidad a las personas con discapacidad cerebral. Y para ello, la entidad bancaria financiará este año el plan de comunicación de Aspace, tras la firma del convenio entre el presidente de la ong castellano y leonesa, Jesús Alberto Martín Herrero, y la responsable de Acción Social de Caixabank en la Comunidad, Natalia Díez Simancas. Uno de los grandes retos es que la actual campaña «Dejar de ser invisibles» llegue al mayor número de personas.

LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022



### El libro del día

«Brighton Rock» Graham Green LIBROS DEL ASTEROIDE

> 352 páginas, 22,95 euros





Lijoven «Pinkie», con los diecisiete recién cumplidos, lidera una banda de matones. Tras involucrarse en el as esinato de un periodista relacionado con una banda rival, «Pinkie» teme que se descubra su coartada y hará lo que se a para impedirlo. Así se sintetiza «Brighton Rock», una adrenalínica novela que firmó en sus años mozos Graham Green y que bien podría ser una especie de secuela espiritual de «Peaky Blinders», pero escrita casi un siglo antes. Las descripciones sucias y crudas del Brighton de la posguerra, ese que recibía los cadáveres y que luego quedó al amparo del hampa, a saltan todas las páginas.

# William Klein, el último «cosmo»

### Matías G. Rebolledo

l siglo XX se ha empeñado en marcharse de golpe, con la misma violencia con la que arrancó la Gran Guerray cayeron alfinal las Torres. Ayer, «apaciblemente» y en su propia casa, como informó su hijo a los medios, se detenía para siempre el obturador del mítico fotógrafo estadounidenseWilliam Klein, quizá el más importante en el retrato de moda, lafotografía estéticay ellujo contemporáneo. Nacido y criado en el Nueva York más pijo, entre algodones de las marcas más caras, Klein fue una víctima más del «crack» de 1929, que se acabó llevando pordelante el negocio de sus padres. Ello llevó al joven, de pasión artística y siempre marcado por el antisemitismo que recorría la Gran Manzana en el período de entreguerras, a fijarse en el oficio de sutío Louis, unimportante abogado de la ciudad. Entre sus dientes, Mae West, Charles Chaplin o el mismísimo Salvador Dalí.

Los focos y las vanidades rápidamente llamaron la atención de Klein, quien siempre contó envida que su primera cámara la ganó en

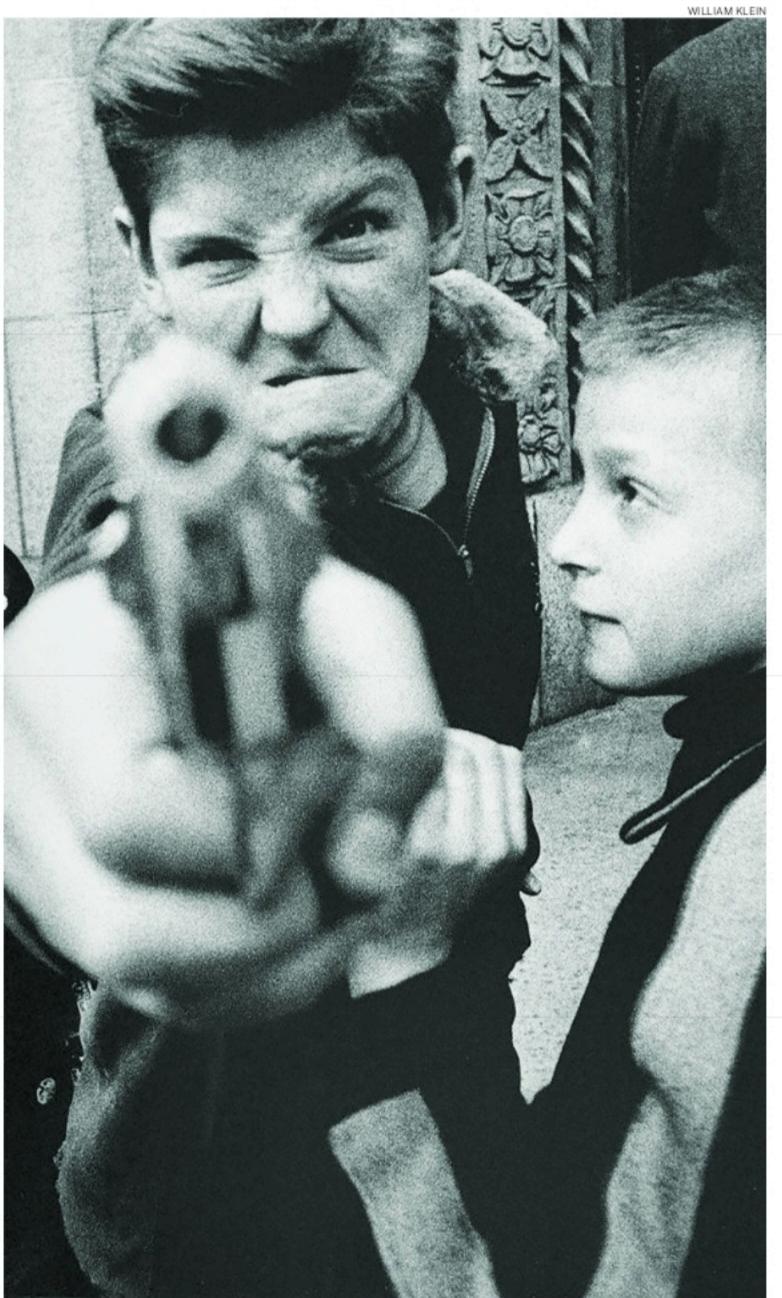

«Gun 1. Broadway 103rd St.», una de las instantáneas más célebres de Klein y en la que hace verbo su ferocidad

una partida de póker. La anécdota, entre lo real y lo mágico, sería pues mito fundacional de uno de los mejores capturadores de instantes de los que se ha servido el mundo de la gran pasarela. Hijo en lo estético de Fritz Lang, gustoso del contrastealto y de la iluminación cruda, se mudó en los cincuenta a París, donde intentó dedicarse a la pintura y donde conoció a la misma Jeanne Florin a la que convertiría en su principal modelo (y esposa). Y fue en su periplo europeo, justo en 1954, cuando su vida cambió para siempre: gracias a una exposición suyade esculturas en Italia conoció a Federico Fellini, quien le invitó a participar en el diseño de producción de «Las noches de Cabiria», y así también dio con Alexander Liberman, uno de los directores de leven da de la revista «Vogue».

Entre elcine yla fotografía, Klein sehizounnombreparaelOccidente cosmopolita, ese mismo al que le había cogido manía en Nueva Yorky para el que trabajó durante casi cuatro décadas. Gracias a la confianza de Liberman, la moda salió por primera vez a la scalles de Manhattan, mezclando vestidos de «haute couture» con el asfalto sucio v creando una iconografía de contrastres que nos acompaña hasta nuestros días: no es demasiado aventurado afirmar que la imagen de una mujer en tacones corriendo con las escapatorias de vapor del metro detrás es suya. Entre los méritos de su cámara, siempre mágica, siempre veraz, la reubicación del fotolibro como obra válida por sí mismay no como catálogo prescindible, la revalorización del gran angular en lo publicitario y, en definitiva, el triunfo de los ángulos como escena aspiracional.

### Cultura

Jesús Palacios. MADRID

s ya una institución para el historicismo en España y una referencia para todos los interesados en el convulsoy complejo pasado de nuestro país. A Stanley G. Payne (Texas, EE UU, 1934), miembro de la Real Academia de la Historia y autor de más de 25 libros sobre nuestro siglo XX, puede definírsele como el gran hispanista.

### Mañana se lerinde un homenaje por sus más de 60 años dedicados a la investigación de la Historia de España. ¿ Qué balance hace de todo ese tiempo?

El de ser un testigo privilegiado del «medio siglo de oro» de España. Hetenido la oportunidad de haber vivido la segunda época más extraordinaria (tras la etapa 1480-1590) detoda la larga y excepcional historia de España; el auge del franquismo, la cultura tradicional, el desarrollo de la sociedad y su última etapa, la transformación y modernización del país, que resolvió desafíos seculares, y después, la reconciliación y democratización política, y un cuarto de siglo de estabilidady prosperidad, truncado por la vuelta de la radicalización política.

### ¿De qué asuntos o investigaciones está más satisfecho?

Del estudio «La revolución española» (1970); «Unión Soviética, comunismoy revolución en España» (1931-1939) (2003), y «La Europa revolucionaria: Las guerras civiles que marcaron el siglo XX» (2011). Y también los dos libros sobre el fascismo (1980 y 1995), fundamentales en mi otro campo de investigación, el de la fascistología comparada.

### ¿Qué le hubiera gustado investigar y ha quedado pendiente?

La historia que másfalta hace es la investigación objetiva, pormenorizada y completa de las dos represiones en la Guerra Civil, pero esto excede de la capacidad de un solo historiador.

### ¿Se siente orgulloso de ser el primer y único de los hispanistas que públicamente se ha declarado defensor de España, y de que su historia es única en el mundo?

Sí, por supuesto. Ser defensor es ser defensor de la verdad, no patrocinar exageraciones o excusas falsas sobre errores o atrocidades

Inicialmente recibió la Transi-

# Stanley G. Payne

Historiador

# «La situación política en España es desastrosa»

Un homenaje celebra mañana 60 años de estudio de nuestra historia por parte de un investigador siempre crítico pero, por encima de todo, defensor de España

### ción con emoción y esperanza, pero con el tiempo le ha decepcionado. ¿Está España ante un nuevo fracaso histórico?

España está viviendo otra época de crisis, pero no es una experiencia propia acontracorriente, como ha ocurrido en el pasado. Es la crisis común de Occidente, pero en su versión española. El fracaso es haber perdido el espíritu de la reconciliación, que ya se dio entre los españoles en los años sesenta, y la aceptación de la historia que caracterizó a la Transición.

# ¿Cree que el régimen del 78 ha fracasado, colapsado?

No hay colapso, porque funciona todavía. No es imposible resolver la crisis y salir del bache, pero será difícil.

### Y la sociedad, ¿hasta qué grado es culpable de la situación?

Los dos grandes problemas son la fragmentación política y la mala gestión del Estado en varios sectores dave. Hay algo de verdaden eso de que todos los pueblos tienen la clase de gobierno que semerecen. Españatiene políticos destructivos e irresponsables, y eso es porque muchos ciudadanos ordinarios los han votado. Estos últimos son igualmente responsables.

La decadencia de España se aceleró con los Borbones, especialmente durante el siglo XIX. De ese periodo es una famosa frase de Federico El Grande, que equivocadamente se atribuye a
Bismarck. El rey afirmó que España era la nación de Europa
más difícil de arruinar, porque
sus gobiernos lo han intentado
durante años sin conseguirlo.
¿Pone un foco de esperanza en
algún tipo de partido o movimiento social capaz de frenar la
deconstrucción de España?

Tener líderes adecuados y elites gobernantes con talento son siempre cosas muy importantes. Pero en una verdadera democraciahay que superar las divisiones políticas, que es algo difícil actualmente en muchos países o ccidentales, como en Estados Unidos. Una resolución de los problemas básicos



En mi tiempo de estudio, he sido un testigo privilegiado del «medio siglo de oro» de España»

«El sistema americano ha llegado a ser tan manipulado y falsificado que tiene un porvenir incierto» pue devenir solamente del centrodere cha (PP) y la dere cha (Vox), pero esta tiene difícil conseguir una gran expansión nacional por el persistente bloque o del PP. En la izquierda, es muy difícil que el PSOE vuelva a ser un partido serio.

### España no es ninguna isla y la quiebra de su sistema es similar alo que está pasando en el mundo que llamamos Occidente. ¿A qué atribuye ésta decadencia generalizada?

Esa pregunta merece todo un largo ensayo. En síntesis; problemas del racionalismo/materialismo/mecanicismo modernos, la evolución de la «revolución cultural», que empezó durante la década de 1960 y que está llegando a su auge; la profunda división social, que es el resultado de la pérdida de una orientación espiritual y religiosa firme; esto es, de la cristiandad; las consecuencias de una prosperidad prolongada, que tiene el efecto de socavar y corromper a las naciones por sus élites políticas; el estilo de vida atomizado y narcisista, que impide contribuir al bien común, entre otras.

### ¿Es hoy válido en el mundo el debate izquierda-derecha?

Ciertamente, pero el contenido y las posiciones de ambos ha cambiado. Ahora la derecha sigue siendo el partido de una parte de los cristianos, pero solo una parte. Y en algunos países los grandes capitalistas son de izquierdas dedicados a la globalización, con la convicción de que la revolución cultural puede beneficiar a sus negocios.

### Los Estados Unidos están bajo una profunda crisis de sistema acentuada traslasúltimas elecciones que entregaron la presidencia a Biden y a los demócratas ¿Corren el riesgo de una confrontación civil?

EEUU se enfrenta a su peor crisis desde la Guerra de Secesión de 1861. Desde la época de Obama, los demócratas han trabajado activamente en fomentar un nuevo tipo de elecciones que ignora la urna clásica y el día de votar, por el «ballot harvesting» («cosecharvotos»; esto es, re cogerlos en las casas o en mítines a través de agentes pagados, enviándolos por correo), yutilizando «dropboxes» (cajasen varios sitios apartados de las urnas). No es completamente ilegal, porque han conseguido cambiar muchas leyes. Con ello se buscaun sistem ade partido único y una forma semitotalitaria, llamada «la democracia salvada». El sistema americano hallegado a sertan manipulado y falsificado que funciona muy mal, y con un porvenir incierto.

### ¿Quién le parece peor, Biden o Pedro Sánchez?

Con mucho, Biden. Sánchezhace sufrir a los españoles, pero a nadie más. Los desastres continuados del Biden senil afectan a muchos más.

### ¿El mundo occidental es o será unipolar o multipolar?

EEUU ya no es tan dominante como antes, pero todavía es «el elefante en la habitación». No hay verdadera multipolaridad, sino varios intentos y mucha confusión. Si los demócratas consiguen imponer su sistema de partido único, el declive de EEUU se acelerará.



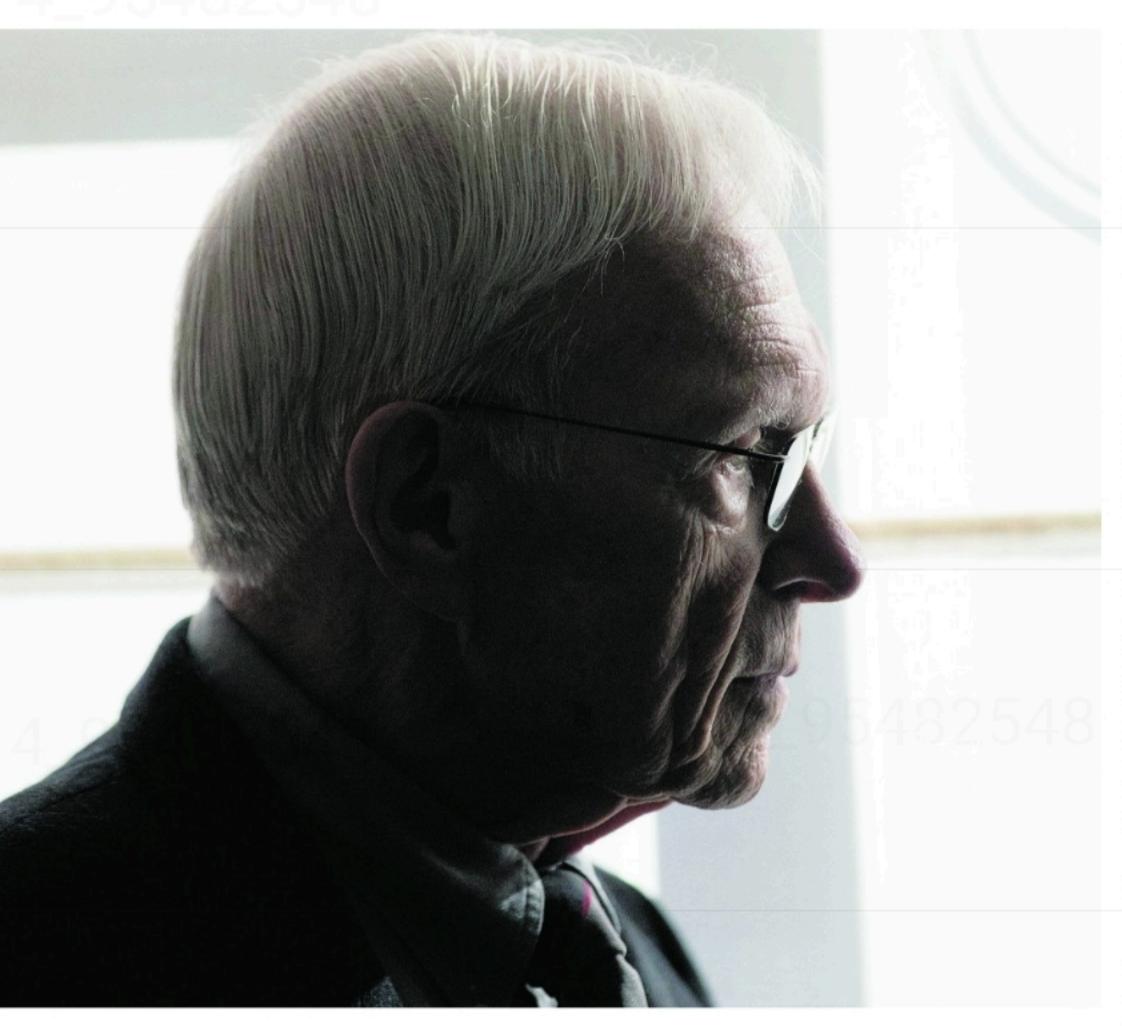

### Hablemos del Globalismo y la amenaza que supone para las sociedades occidentales.

Esta tendencia ha crecido desde 1980. Representa la creación de unainterdependencia de las élites en los países más desarrollados, que parcialmente engloba a los pobrestambién. Hasta cierto punto, puede beneficiar a los pobres, mientras dese quilibra a los países desarrollados. Es un cálculo a corto plazo.

### ¿Hay un plan siniestro, una conspiración, enlasintrigasque está llevando a cabo el Globalismo y su Agenda 2030?

No hay ninguna «conspiración», porque el gobierno chino es totalmente egocéntrico y nunca coopera de verdad, sino que existe una hege moníageneralizada deglobalistas en los países desarrollados,

que se compagina con la revolución cultural y el wokismo, aunque confusamente. Lo notable es haber conseguido el dominio de una pseudotecno cracia centralizada, con capacidad para un totalitarismo, yuna censura através de la alta tecnología. Asíque no esuna cuestión meramente de partidos políticos, sino de estructuras impersonales. Un excelente estudio sobre esto es The Psychology of Totalitarianism (2022), del psicólogo flamenco Mattias Desmet. Un aspecto del deterioro de la sociedad americana que están favorecien do los demócratas es la enorme expansión del sector que no trabaja y que vive a merced del gobiemo al precio de sus votos. Si alcanzan su meta, el efecto será desastroso y habrá llegado el totalitarismo.

En España tenemos las mal lla-

### madas le yes de Memoria Histórica Democrática sobre el eje de la culpa única de los vencedores y diversos objetivos.

La tendencia de convertir la historia en arma de lucha ha llegado a ser universal. Antes las izquierdas españolas eran a veces los primeros enlaradicalización, peroya no. Es sencillamente la versión española coetánea de un proceso casi



La Ley de Memoria Democrática puede colocar a la izquierda española como la más radical de Europa» universal. Si esto se convierte en ley, las izquierdas españolas pueden volver a ser las más extremistas de Occidente.

Usted ha criticado abiertamente la Ley de Memoria Histórica, ha inspirado el Manifiesto por la Historia y la Libertad y ha presentado en el parlamento cántabro un memorable discurso contra la misma. ¿En su objetivo final puede llevar a la polarización social, a la confrontación? Representa una táctica fundamental; controlar el discurso del pasado para dominar el momento actual. El objetivo no tiene nada que ver con el pasado, sino con el presente y el futuro. Pero como nos muestra lahistoria, las izquierdas en España están muy divididas. No sepuede hablar de proyecto único, y de ahí que la situación de España, aun siendo desastrosa, puede ser menos crítica que la de EEUU.

### ¿Qué está sucediendo en Ucrania, donde los USA-OTAN-UEse están enfrentado a la Rusia de Putin?

Putiny la dictadura rusa constituyen el malo de la película, yesono es ningún artilugio o manipulación, sino que se trata de un Estado mafioso capaz de las mayores maldades. Entendido eso, los ucranianos y el gobiemo americano no se han portado de un modo muy inteligente. Si hubiera habido un verdadero deseo de negociar es muy probable que la invasión se hubiera evitado. Hay cierta confusión en la política ucraniana, pero el gobierno de Biden se haportado con su típica estupidez y consecuencias destructivas.

# En Francia hay un gran debate a raízde una entrevista que la editora de Le Fígaro le hizo al historiador Pío Moa sobre la edición enfrancés de sulibro «Los mitos de la Guerra Civil», en el que responsa biliza al PSOE liderado por Largo Caballero e Indalecio Prieto como causantes de la Guerra Civil.

Sí, se ha conseguido el comienzo de un debate, algo que no existe en el mundo pre-totalitario español. Isabelle Schmitz, la editora de «Le Figaro», es inteligente y valiente. Pero en el mundo historiográfico francés no hay ningún nuevo François Furet.

### Además de sus obras y trabajos, ha entregado su biblioteca personal al gran fondo de la biblioteca Cortada, hoy Cortada-Payne. ¿Qué son esos fondos?

La Colección Cortada es un fondo historiográfico creado a lo largo de medio siglo por el distinguido historiador James Cortada, un ingeniero informático y antiguo e jecutivo de la compañía IBM. Hoy es, probablemente, lamayor biblioteca privada de historia española en el mundo fuera de España. En los últimos años hemos intentado encontrar una institución adecuada para entregar los fondos, pero han surgido serios obstáculos; no hay interés en la historia de España en EEUU, v las bibliotecas y la dedicación a leer libros están en declive como consecuencia de internet. En España estuvo a punto de cuajar una solución gracias al impulso de Rafael Gil Casares, siendo embajador en Washington, y de Gonzalo Quintero, diplomático y autor del mejor estudio sobre Bernardo Gálvez. Pero en el último momento todo se vino abajo.

### Opinión

### Autores de viaje

### Fernando Vilches

De nuevo, esta tropa maravillosa(JavierSierra, EvaPastorylos inefables Amadeo Fernández y Sergio García) programaron para julio una visita a la Turquía que poca gente visitará. Con el marbete «Génesis y Apocalipsis de la civilización», el viaje prometía emociones y las cumplió todas sobradamente. Primero, porque solo con Autores de Viaje he visto una organización perfecta; una cadena de lugares visitados antespor los organizadores; un trato al viajero que nos hace sentirnos a cada uno muy especial (no voya poner lahorteradadeVIP); una combinación entre cultura, gastronomía, charlas, diversión..., en fin, que estos cuatro locos, enamorados de la mejor forma de educar al ser humano que es viajar, se ocupan y se preocupan de que todo salga a la perfección. Y, ¡a fe mía!, que lo consiguen.

A este viaje nos acompañó otra persona extraordinaria de quien hablé en mi columna pasada, Miguel Botella, que fue el mejor corolario que podíamos soñar. Por todo ello, el viaje ha sido otra experiencia personal y colectiva que nos ha hecho crecer interiormente. Eva se ocupa de todo; es un mercedes todoterreno que no deja nada al azar, siempre con un a sonrisa en los labios, siempre. Javier, qué les voy a decir, sabioyhumilde (porsabio) yel mejor contador de historias que yo he conocido, con lamás melodiosa dicción de español que mi luenga vida ha escuchado. Y el par de locos maravillosos (niños grandes, pero grandes profesionales) Amadeo y Sergio (por riguroso orden alfabético) que están siempre atentos en las llegadas, en las salidas y en el ínterin para que nadie se descuide, se deje nada o se quede atrás. No son viajes, son aventuras y cursos vacacionales para aprender mucho, muchísimo: en este, en concreto, de los orígenes de la humanidad. En próximo artículo, contaré el viaje. Hoy solo homenaje a Autores de Viaje, que lo merecen todo.

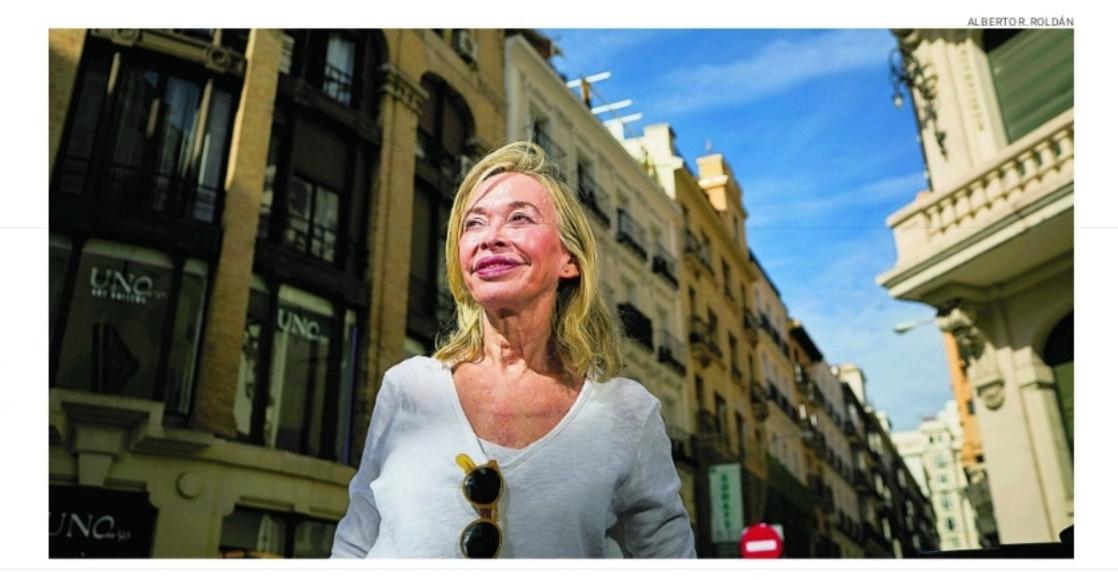

Concha García, MADRID

lanca Suanzes e jerce ese doloroso esfuerzo de seguir adelante sin atender a desgracias pasadas. Los ojos los planta en el futuro, pero no es consciente de que aquello que no se sana termina saliendo a flote. Es gallega, pero trabaja en Copenhague, donde ha rehecho su vida. Todo parece bajo control, hasta que una llamada de teléfono de un periodistale anuncia que se han encontrado los restos óseos de unos niños. Son sus amigos, con quienes ella sufrió un accidente que no recuerda, y del que tan solo Blanca salió superviviente. Este es el arranque de «Nada que perder», la nueva novela de Susana Fortes en las que intriga, tensión, recuerdos, infancia y humedad se entrelazan.

### ¿De dónde nace esta historia de misterio y tensión?

Todas las novelas nacen de una obsesión. De pronto, sin venir a cuento, me asaltaron una serie de imágenes:un LandRover subiendo por una pista forestal, un hombre con un mono vigilando por una ventanilla, el sonido de la lluvia cayendo e nun cobertizo, revistas arrumbadas en una casavieja... yfueron cobrando fuerza. Paramí, los libros no nacen de ideas ni de conceptos. Luego está el bagaje que llevas a cuestas. Yo crecí en una casa defamilia numerosa, con mi abuela contando historias, y muchas eran sobre niños ahogados. La zona del Miño, que es donSusana Fortes Escritora

# «La memoria es un territorio de riesgo»

Publica «Nada que perder», un «thriller» ambientado en Galicia con la fragilidad de la infancia de trasfondo

de transcurre la novela, es una zona de fronteras, lugares donde pasan muchas cosas, yhaymucha tradición de niños de saparecidos. Entonces, el magma de «Nadaque perder» también está en esos recuerdos de mi propia infancia.

# ¿Qué papel juega la imaginación frente a esos recuerdos?

Uno muy importante. Cuando estamos en un proceso creativo somos todos muy insoportables, muy vampíricos, y todo lo que te-



Las novelas nacen de una obsesión: de pronto, me vinieron las imágenes para "Nada que perder"» nemos alrededor cuenta. No trabajo con un plan previo, sino que voy deshaciendo la madeja según avanzo, y eso me funciona muy bien para mantener la intriga. Cada uno tiene su método.

### La memoria, un elemento clave de la trama, puede ser tan favorecedora como traicionera.

La memoria es un territorio de riesgo. Es selectiva. Hay cosas que no sabes que sabes. Alguna frase a la que de pequeña no dabassentido, pero cuando creces te iluminas y, como si te cayeras del guindo, lo comprendes. Ese juego es muy rico en matices literarios.

### Quien ayuda a Blanca a investigar es un periodista y no un policía, ¿por qué?

Es un mundo que conozco más. He vivido rodeada de periodistas en mi familia, mis amistades, mis amores...Algo malo hedebido hacerparaque esto sea así (ríe). Quería romper el molde policíaco, y me gustaba mucho poner un periodista de local, de calle, de investigación, que de repente se obsesiona con un tema y que utiliza otras armas de investigación, que no sean las policiales típicas.

### No es extraño ver a Galicia como escenario de este tipo de historias ficticias, ¿hay algo en su paisaje que llama a los creadores de thrillers?

Galicia tiene un paisaje espectacular, imponente. La costa está repleta de recovecos, cuevas... no haylínea recta, aligualque en una investigación. Esto en una trama de intriga da mucho juego para mantener el suspense.

### ¿Qué le ha removido esta obra?

Cada novelate remueve algo diferente. Ni el lector es el mismo. Si cuando acabas un libro eres exactamente igual que cuando lo empezaste quiere decir que el libro no ha funcionado mucho. Las novelas te dejan una impronta, que no tiene que traducirse en algo concreto, pero dejan una huella, unasensibilidad especial, esa esla magia de la lectura. Cuando leo un libro que me llega, que me alcanza, durante unos días habitas en el libro, en las ideas que se te han ocurrido.

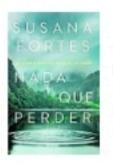

«Nada que perder» Susana Fortes PLA NETA 312 páginas 18,90 euros

Matías G. Rebolledo, MADRID

a escena es casi un locus amoenus deltrajín argumental, del conflictoy de la exposición formal de la duda en la ficción: dos parejas de padres, normalmente a causa de sus hijos, se sientan alrededor de una mesa para dejar las cosas claras. Pasaba en «Un Dios salvaje», el mítico texto de Yasmina Reza que luego llevó Roman Polanski a la gran pantalla, ypasatambiénen «Laponia», obra de Cristina Clemente y Marc Angelet que llega estos días al madrileño Teatro Maravillas bajo la dirección de Tamzin Townsend v con el regreso a los escenarios de Amparo Larrañaga en el papel protagonista. Actrizy directora, en perfecto matrimonio conversacional, atienden a LA RAZÓN antes del estreno: «Es una comedia ácida, que hablade cosas muy fundamentales, universales, como la familia yla cultura. Realmente trata sobre dos hermanas, una que vive en Finlandia, casada con un finlandés, y otra que se quedó en España. La visita, claro, generará tensiones por el choque cultural. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ha cambiado? ¿Es legítimo negar la propia identidad cultural para aceptarotra?», explicaTownsend, que firma con esta casi cuarenta producciones en nuestro país.

#### Cultura de autocrítica

Justo ahí interviene Larrañaga: «Tú imagínate que mi personaje es unatíaque cuida de sus padres, que apenas ha salido de su barrio. De pronto, llega a Finlandia con un plan, el de que su hija conozca Papá Noel. Y nada más llegar, le revientan esa ilusión, eseplan, diciéndole que no existe. Ese cabreo es el motor de la obra. Ahí entran los choques culturales. Y sobre

# Amparo Larrañaga contra los límites de la idiosincrasia

La actriz regresa al teatro con «Laponia», una comedia de choques culturales dirigida por Tamzin Townsend

todo esa sensación de provección de que solo tú puedes hablar mal de lo tuyo. ¿Lo de Papá Noeles una mentira o es una ilusión? ¿Y eso a qué nos lleva? ¿También debemos ocultarles temas más serios?», plantea la intérprete.

Así el accidente, entre debates filosóficos sobre qué es y qué deja

der seruna mentirapiadosa según la cultura, la conversación se convierte rápidamente en un examen sobre la autocrítica. ¿Secritica España de más a sí misma? «Creo que esa tendencia a creer que somos más injustos con nosotros mismos es común a todas las culturas, a todos los países, pero qui-

zá en España somos más ligeros, menos dramáticos», opina Larrañaga, antes de que Townsend, de familia británica y española, haga empírica la comparación: «Justo antes de la pandemia me fui a Inglaterra, y allí pasé el confinamiento. Fui a una cena, cuando apenas había llegado, y empecé a hablar del sentido de mi voto. De política, porque es algo que haría normalmente con mis amigos o con mi familia española. Pero no hubo caso. Se levantó media mesa, se enfadaron conmigo... Aquí entre tus amigos muy amigos no habría es e problema», explica sincera la directora. Con un reparto que completan

37

Iñaki Miramón, Mar Abascaly Juli Fàbregas, «Laponia» se podrá ver en el Maravillas hasta el próximo 9 de noviembre, epatando en la comediamás sesuda, esa que busca más las sensaciones que las situaciones. «No la he planteado como una comedia de carcajadas, pero en los primeros pases en Bilbao la gente se moría de la risa», explica Townsend sobre el largo proceso de producción, que para su actriz principal es el más gozoso: «Es divertido, porque toda esa parte más cerebral, más calculada del teatro es la que más me apasiona y la primera que saltapor los aires una vez estrenas. Nunca sabes dónde se va a reír exactamente la gente». Sobre volver al escenario, tras un breve hiato que la tuvo de nuevo en televisión, la actriz se muestra más reivindicativa: «La edad nunca ha sido un tema traumático en mi carrera, pero es cierto que hay un punto en el que desde el cine o la televisión te dejan de llamar a cierta edad. También creo que tiene que ver con mi perfil, porque la gente no me ve haciendo papeles más pequeños, y eso me ha quitado oportunidades. Lo importante es superar el primer momento de inmovilidad y entender que uno será mejor donde más lo quieran. A mí, donde mejor me han tratado y donde más me quieren es en el teatro».

Larrañaga (izda.) junto a Iñaki Miramón en «Laponia»





#### Ciencia

Ignacio Crespo. MADRID

uando queremos dar undato obvio queno pueda sorprender a nadie solemos recurrir al clásico «¿sabías que el agua moja?». Tenemos tan interiorizado que eso es así, que no nos sorprende en absoluto. ¿Cómo iba a ser de otra manera? Sin embargo, lo cierto es que hay líquidos que no mojan, por lo que no es tan evidente como parece. Es más, si queremos llevarlo un paso más allá, podemos preguntarnos cómo es posible que el agua moje. Si lo pensamos detenidamente, repararemos en que, el agua, no son más que un puñado de moléculas todas juntas y estaremos de acuerdo en que una moléculano puede mojarnos. A finde cuentas, es una unidad, un objeto que no puede comportarse como un fluido. Asíque, aun que parezca mentira, parece haber bastante enjundia tras la pregunta de este artículo.

El agua, como cualquier otra sustancia existente, está formada por elementos que se combinan formando moléculas. Las moléculas de agua, por ejemplo, están formadas por dos átomos del elemento químico hidrógeno y otra del elemento químico oxígeno. Y, aunque los átomos no son bolitas como esas que solemos ver en las maquetas, podemos imaginarlas así para hacernos una idea de su estructura. Los átomos de hidrógeno son algo más pequeños que los de oxígeno y se unen entre sí del siguiente modo: cada hidrógeno se une al oxígeno y esos dos hidrógenos no interactúan entre sí. Podemos imaginarlos como un ángulo donde el oxígeno delimita el vértice (la esquina) y los hidrógenos los lados que pueden estar más o menos abiertos entre sí. Pues bien, en lugar de formar un ángulo de 180º, que sería alinear los tres átomos, los hidrógenos forman 104,5° entre sí. Este es el elemento básico que vamos a estudiaryese ángulo seráimportante para entenderlo.

#### Emergiendo

Si hemos imaginado la molécula de agua como un ángulo y pensamos que el hidrógeno tiene carga eléctrica positiva mientras que el oxígeno la tiene negativa, caere-

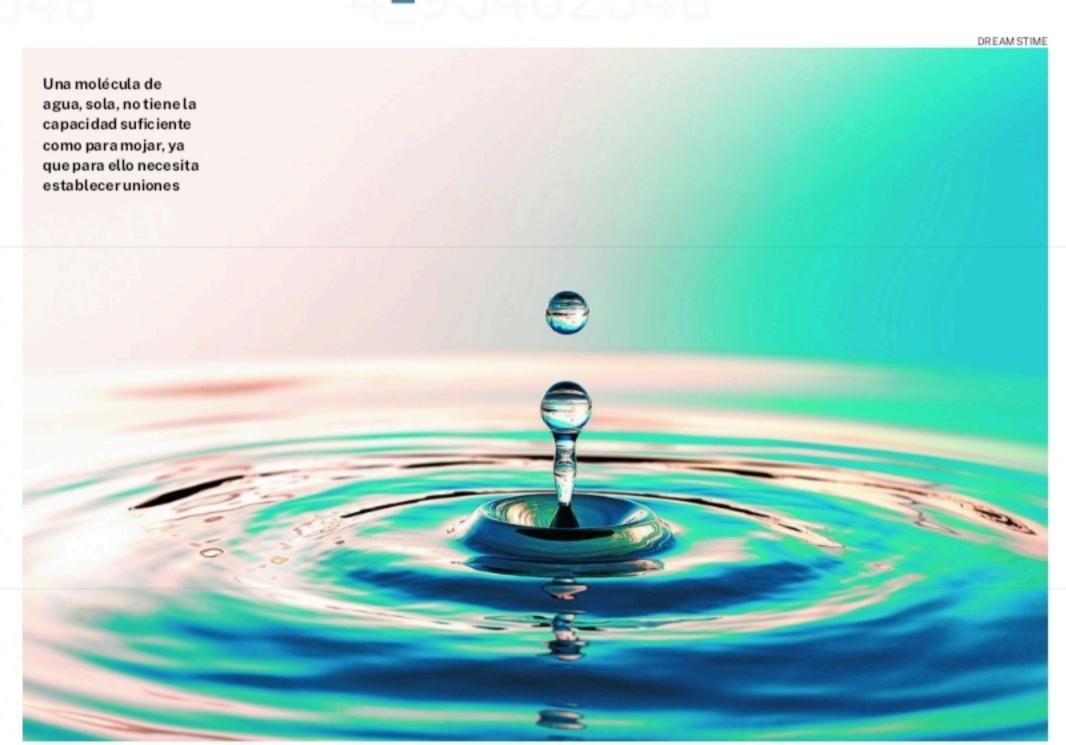

Por contradictorio que pueda resultar, existen líquidos que no mojan, y todo se debe a una cuestión molecular

# ¿Por qué nos **mojamos** solo con agua?

mos en la cuenta de que un lado de la molécula (el que tiene más aproximados los hidrógenos) tendrá también carga eléctrica positiva, mientras su contrario, donde destaca el oxígeno, la tiene negativa. Esta propiedad se conoce como polaridad y permite que las moléculas interactúen entre sí. En este caso, es responsable de que las moléculas de agua establezcan uniones fugaces unas con otras. Por supuesto, las moléculas de agua tienen más propiedades y pueden establecer otro tipo de uniones yrepulsiones con el resto de las moléculas, pero con estanos servirápara hacer ver que no todas las propiedades se muestran en

los constituyentes básicos.

Del mismo modo que una molécula de agua no puede mojar, tampoco puede establecer uniones, porque no hay nada con lo que unirse. Hace falta esa pluralidad, ese conjunto, para que se muestren las consecuencias de sunaturaleza, para que establezca uniones, y lo mismo sucede con su capacidad de mojar. Ese concepto se conoce como «propiedad emergente» y es fundamental para entender cómo se relacion andiferentes disciplinas entre sí, como la física con la química. Para comprender por qué unos líquidos mojan y otros no, tenemos que explicar dos términos. El primero sería la adhesión,

que habla de la facilidad con la que una sustancia se une a las moléculas de otra. El otro término es «cohesión», que se refiere a la facilidad con la que una sustancia se une a sus propias moléculas. En función de cómo se relacionen estas dos propiedades en un líquido, este podrá mojar o no.

Por ejemplo, cuando las fuerzas

La «cohesión» alude a la facilidad que tiene una sustancia para unirse a sus propias moléculas de cohesión superan a las de adhesión, el fluido tenderá a mantenerse unido y, por lo tanto, formando gotas bastante esféricas que rodarán sin problemas por casi cualquier superficie, como ocurre conelmercurio, un líquido que no moja. Si, por la contra, la adhesión supera a la cohesión, el líquido irá formando una película a medida que se desliza por una superficie, dejando a su paso moléculas que se sintieron más unidas a la superficie que al resto del líquido.

Una buena manera de saber si una sustancia moja o no, por lo tanto, es introducirla en un tubo de cristale strecho y ver qué ocurre en la superficie. Si el líquido se abomba hacia arriba es que las fuerzas de cohesión superan a la adhesióny, por lo tanto, no mojará. Si, por la contra, el líquido se eleva en los bordes del tubo formando elllamado menisco, significa que la adhesión supera a la cohesión y que mojará. En definitiva: el agua moja porque sus fuerzas de adhesión superan a las de cohesión.

Moléculas que se desgarran Otra característica fundamental para que una sustancia moje, por supuesto, es que esté en estado líquido. El motivo es que, los líquidos, tienen suficiente energía para dar algo de libertad a sus moléculas y que fluyan entre sí en lugar de permanecer fijas unas respecto a las

otras, formando rígidos sólidos. Eso permite que, cuando las fuerzas de adhesión son mayores que las de cohesión, el líquido pueda «romperse», dejando humedad tras de sí, desgarrando esas moléculas de su volumen sin el menor problema. LA RAZÓN • Martes, 13 de septiembre de 2022

#### **Toros**

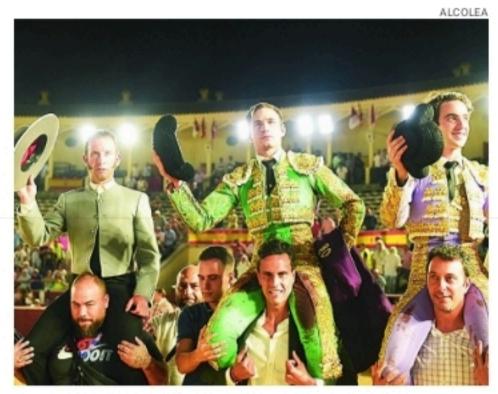

Molina y Hernández abren la Puerta Grande de Albacete

# Bocados de futuro en la novillada de **Albacete**

Los espadas Molina y Hernández salen a hombros y confirman su madurez

ALBACETE. Quinta de feria Alrededor de media entrada. Novillos de Montealto, bien presentados y de buen juego en general.

Víctor Hernández, de lila y oro, casi entera, (oreja); entera, aviso, descabello (oreja).

José Fernando Molina, de verdegay y oro, pinchazo hondo y descabello (oreja); entera (dos orejas).

Álvaro Alarcón, de blanco y plata, entera caída, (ovación); pinchazo, entera, aviso, (silencio).

#### Paco Delgado. ALBACETE

Nada más romperse el paseíllo comenzó a llover. Lo que no influyó en el ánimo de Víctor Hernández, quien tras conquistar la Puerta Grande de Las Ventas a principios de esta temporada, sum ado a una le sión en lamano, decidía cambiar de apoderados para intentar proyectar aún más su carrera. Éste toreó primorosamente a la verónica al recibir al novillo que abría plaza y al ejecutar las tafalleras combinadas con faroles con que quitó demostrando una variedad que agradeció el público. Vertical, impávido, firme, demostró que sabe torear: poderoso con la derecha y rompiéndose la cintura al natural. Apuró de cabo a rabo a su buen primer oponente y demostró que está ya también para empresas mayores.

Evidenció su clase de nuevo al torear de capa al cuarto, bonancible pero con un punto de sosena y del que estuvo muypor encima en un trasteo de tanta facilidad que costó llegar a los tendidos.

En su tumo, veroniqueó con gusto y hondura Molina al segundo, con el que dejó ver su extraordinario sentido del temple -recordando no poco al inolvidable Dámaso-, llevando cosido a la tela a otro noble ejemplar de Montealto, al que sacó hasta el último muletazo que tuvo sin consentir ni un enganchón.

Tras el frustrado brindis a su cuadrilla -el novillo se arrancó de improviso al grupo-, salió encorajinado y encendido, tirando de mando y raza para sometera un astado rebrincado pero codicioso, exhibiendo de nuevo ese temple que puede ser su imagen de marca si lo sigue aplicando en sus próximos compromisos..

Apretó el tercero a Álvaro Alarcón, que le dio mucha coba y quizá demasiados respiros. Puso empeño, ganas y tiempo -escuchó un aviso antes de buscar la espada deverda de pero no dio con la tecla para someter al novillo. Se esforzó realmente Alarcón por sacar partido del que cerró plaza, todo un toro con mucho po der, pero no pasó de tesonero.



39

#### **Egos**

Elena Barrios. MADRID

icky Martin vuelve a situarse en el centro de la polémica, por otra acusación por parte de su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martin. El joven, de 21 años, interpuso contra el cantante una denuncia por violencia doméstica que finalmente fue desestimada por petición del propio denunciante, que «ce só voluntariamente en sus pretensiones». Sin embargo, según recoge la agencia Efe este domingo, el intérprete de «Livin' la vida loca» ha vuelto a ser denunciado, en este caso, por agresión sexual.

La pasada semana el cantante decidió demandar a su sobrino «por extorsión, daños y prejuicios», solicitando unacompensación de hasta veinte millones de euros. Una cantidad que el artista justificaba alegando que estas acusaciones le han provocado la pérdida de contratos millonarios.

«El demandado Sánchez ha amenazado y extorsionado al demandante que, a menos que se le compense económicamente, continuará con su campaña de as esinarle su reputación e integridad mediante imputaciones falsas y maliciosas», rezaba la demanda. «Las acciones temerarias, maliciosas y culposas de Sánchez fueron motivadas por el deseo de exponer al demandante al odio y desprecio de sus seguidores y de coartar sus oportunidades de negocio y destruir su reputación», zanjaba.

#### «Investigaciones sensibles»

Pero ahora, por si fuera poco, el puertorriqueño ha recibido una nueva querella. «Hayuna denuncia que se puso el domingo por la tarde en el cuartel de Río Piedras por una víctima que es adulta», así lo ha confirmado Axel Valencia, portavoz de la Policía de San Juan, tal ycomo cuenta la misma agencia informativa.

El portavoz policial explica que «son investigaciones bien sensibles» y que «se protege la identidad» de la víctima, acorde a los protocolos de protección, es por eso que se desconoce el nombre de quién habría interpuesto esta denuncia. No obstante, varios medios locales apuntan que podríatratarse de nuevo de su sobrino, ya que esta semana Martin hacía pública su intención de denunciarle a él también. Por su parte, ni el cantante de «La Mordidita» ni su equipo legal, se han pronunciado al respecto de esta



**Tras demandar a su familiar** por extorsión y falsas acusaciones, el cantante ha vuelto a ser denunciado por un presunto delito de abuso sexual

# La última batalla legal de **Ricky Martin** y su sobrino

nueva querella.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivó el pasado 21 de julio la denuncia por presunta violencia doméstica después de que Dennis pidiese dejar sin efecto la orden de protección solicitada, pareciendo que todo este litigio quedaba zanjado.

El sobrino de Martin alegó en su momento que mantuvo una relación sentimental con Ricky durante siete meses y que, tras la ruptura, su tío lo intimidó. El cantante siempre negó estas afirmaciones definiéndolas de «completamentefalsas». Ahora el intérprete, de 50 años, se enfrenta a una nueva denuncia, por lo que parece que queda batalla judicial por delan-

En el programa «Sin rollo» de la cadena estadounidense Univisión se entregaron algunos antecedentes de la demanda del artista contra su sobrino. En ellos, se especifica que la demanda del cantante Ricky Martin es por «extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios». «En esta demanda se revelan más detalles del caso, como por ejemplo un mensaje de texto del sobrino diciéndole que ser su sobrino le hacía sentir que era alguien». Y, acontinuación, en

lamisma cadena precisaron que en otro mensaje que lemandó Dennis Yadiel a su famoso tío le dice

> Dennis Yadiel Sánchez-Martín, sobrino del cantante

# Cuerpos y almas

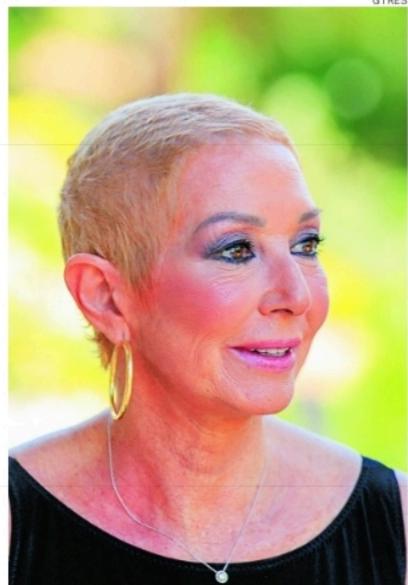

#### «El programa de Ana Rosa» arranca sin la periodista

«Hoy arranca una apasionante temporada, comienza la décimonovena temporada con el reto de cada día, de ofrecerles el mejor contenido. Pero lo más importante es que muy pronto van a volver a encontrarse con el alma de este equipo, con la capitana del barco, con la que le pone nombre a este programa. Aquí te esperamos, Anita», fueron las palabras con las que ayer Joaquín Prat justificaba la ausencia de la veterana periodista-que continúa su lucha contra el cáncer-el día en el que se esperaba su reincorporación. Ana Rosa sigue teniendo en mente su regreso a televisión, aunque a día de hoy no hay fecha fija para su vuelta.

#### Preocupación por el estado de salud de Cara Delevingne

Nerviosa, descalza, fumando un cigarro tras otro, dando vueltas sobre sí misma... Así ha sido vista la modelo Cara Delevingne en el aeropuerto privado de Van Nuys de Los Ángeles, en California. Una imagen que ha provocado la preocupación de su familia que lucha porque la actriz de «Valerian» y «La ciudad de los mil planetas», abandone sus adicciones. A principios de mes la «top» fue vista también a la entrada de un sex shop dentro de su coche fumando una sustancia a través de una pipa que muchos creen que se trata de «crack».



#### ODIOTILI I DELL'OLINIO

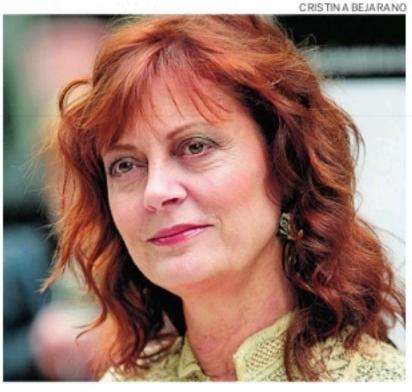

#### Susan Sarandon confirma que es bisexual

Ha sido en el show de Jimmy Fallon donde Susan Sarandon ha confirmado su bisexualidad. Lo ha hecho tirando de sentido del humor y hablando de mascotas con el presentador. El paso adelante de la actriz de «Thelma y Louise» no es algo desconocido por sus admiradores y el público en general. Su condición sexual ha sido objeto de debate en el pasado y ella misma se ha prestado a bromas al respecto dejando la puerta abierta a la ambigüedad. El colectivo LGTBI ha aplaudido que ahora lo haya hecho público.

#### Diario de un viejo que le grita al televisor

¡Adiós machos alfa, hola blandengues!

#### Jesús Amilibia

Adiósa aquellos esfuerzos de la Iglesia para convertirnos en cruzados, delChepara convertirnos en guerrilleros anticapitalistas y de Nietzsche por alcanzar el Superhombre. Adiós a los machistas superhéroes de Marvel, a los tipos como Errol Flynn, queen sus orgias californianas tocaba el piano con su gran pene, o como Clint Eastwood, que en su papel de «El sargento de hierro» gritaba a la timorata y juvenil tropa: «Soyel sargento de artillería Highway. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos que todos vosotros, capullos». Adiós a los machos ibéricos como Bertín Osborne, que confiesa que le hubiera gustado ser El Cid y que nun ca dice «te quiero» a las señoras. Adiós al Bruce Willis de las junglas de cristal, al John Wayne que matabaindios mientrasyo comía pipas, a Bogart, Mitchum y Philip Marlow.

Lo tipos duros no tendránun funeralcomo el de Isabel II, me temo, y menos promovido por Montero, quienha dicho enlas redes: «Presentamos una campaña para aportar reflexión sobre el papel de los hombres en el país feminista que ya somos. ¡Viva los hombres blandengues!» Así que la nueva masculinidaderaesto:unametáfora de la brillante travectoria de la Pareja. Se empieza de perroflauta acampado en todas las revoluciones internas y externas, para acabar tomando porasalto el cielo de los grandes despachos y el casoplón de Galapagar. De victoria en victoria hasta el blandengue aburguesamiento final. Esta es la auténticaLeyTrans:Irenenos quiere capados, sin espolones y cacareando. Blandos y amantes genuflexos, señor Iglesias. Ahora a la espera de que se cumpla la penetración anal de los hombres para avanzar en igualdad, como reclamaba la podemita Beatriz Gimeno. Que sea con delicadeza, porfa.

#### que va a crear la página web para uno de sus hijos». Esa es la gota que colma el vaso. A partir de ahí, se corta la comunicación entrelos dos. En ese momento el joven afirmó que «temía por su seguridad y que había visto al cantante merodear tres veces por su casa, en un periodo en el que Ricky Martin vivía en su residencia de California».

#### Imagen deteriorada

Sean ciertas o no las acusaciones que ahora pesan sobre el cantante, lo cierto es que en los últimos meses estos «asuntos» familiares han provocado su debacle profesional debido a que muchos de sus contratos han sido cancelados y podrían afectar seriamente a su imagen. Por descontado está el apoyo que su pareja, el artista Jwan Josef, siempre ha profesado al intérprete de «La copa de la vida».

4\_95482548



#### La Historia está en los detalles

# **Atila,** un caudillo de poca altura

César Alcalá, MADRID

a tradición ha hecho que demos por buenas cosas que nunca pasaron o que se han tergiversado a lo largo de los años. Esto, la mayor parte de las veces, no ha sido por mala fe. Simplemente un error

ha perdurado a través de los años. Esto ocurre con Atila, elreyde los Hunos. Hollywood nos ha vendido una imagen de Atilacomo unguerrero mus culoso, alto y agradable a los ojos. Los han encarnado actores como Jack Palance, Anthony Quinn, Samuel Rameyo Gerard Butler. El conocido como «azote de dios», ¿era realmente así?

Para aquellos que no lo conocen, Atila vivió entre el 395 al 453. Fue el más poderoso cuadillo de los hunos. Estos eran una serie de pueblos nómadas procedentes del área esteparia de Asia Central. Atila fue el dueño y señor de esa parte del mundo antes de la llegada de Gengis Khan. En aquella época aún estaba en boga el Imperio romano. Atila se convirtió en su máximo e nemigo. Del 433 al 453 los dominios de Atila se extendían desde la Europa Central hasta el Mar Negro y del Danubio al mar Báltico.

En el 451 invadió el conocido como Imperio romano, avanzó hasta las puertas de Roma. Elmotivo erasocorrer a la hermana del Emperador Valentiniano III, Justa Grata Honoria, con la que de seaba casarse. Sobre el particular escribió elhistoriador romano Jordanes que «la locura de un solo hombre provocó con su ataque la destrucción de infinitos pueblos, y el ca-

pricho de un rey arrogante destruyó en un instante lo que la Naturaleza había tardado tantos siglos en crear».

Alfinal Atilano entró en Romagracias al papa León I. Este, a orilla del río Mincio, cerca de Mantua, lo disuadió de sus intenciones. A cambio le ofreció un cuantioso botín para regresar a sus tierras. También le dijo que Honoria había muerto y que su hazaña era inútil, pues no conseguiría el amor de la joven.

#### Frente al retrato fantasioso

y la cruda leyenda de su carácter implacable, el Rey de los Hunos no era como se lo han contado: apenas medía un metro de estatura

Eugene Delacroix pintó esta exagerada alegoría de Atila como guerrero de talla grande

El mie do también ayudó Atila eramuy supersticioso y creía que si entraba en Roma encontraría una muerte rápida.

Sobre su muerte, como ocurre con todos estos personajes, hay dos versiones. Recordemos que no se conserva ningún documento escrito por los hunos. Lo que de ellos sabemos es a través de las crónicas romanas. Pues bien, Gayo Julio Prisco comenta que, después de los festejos de su boca con la goda Ildico, sufrió una hemorragia nasal que la provocó la muerte. El cronista romano Conde Marcelino nos ofrece otra versión. Según este su mujer lo mató, al anochecer, con una daga. El personaje de Atila inspiró al rey mítico Etzel del Cantar de los

> Nibelungos, a Atli en la saga de los Volsungos, y también aparee en la colección de poemas Edda poética, en Atlakviða (el canto de Atli). Los tres escritos en el siglo XIII y que forman parte de la mitología germana, islandesa y nórdica, respectivamente.

> El poeta y obispo Sidonio Apolinar escribió sobre los hunosque«Deestatura media cuando van a pie, son altos si se les ve a caballo; por eso parecen con frecuencia altos cuando están sentados. Apenas se tiene en pie el niño, separado de su madre, cuando ya un caballo le ofrece su grupa: se podría pensar que los miembros de éste se adaptan a los del hombre, tan unidos se mantienen cabalgadura y jinete. Otrospueblosse dejan llevar a lomos de caballo; éste vive en ellos. Llevan en el corazón los arcos curvos y los dardos; su mano es temible ycertera; creen firmemente que sus proyectiles llevan la muerte v su furia está habituada a hacer el mal pormedio de un golpe infalible».

> Esta era la definición típica de un huno. Ahora bien, Atila está incluido dentro de estos cánones. La realidad esunpoco diferente aladescrita por Apolinar. La única descripción que tenemos de Atila es la que dejó escrita Prisco. En ella nos dice que era «corto de estatura, de

ancho pecho y cabeza grande; sus ojos eran pequeños, su barba fina y salpicada de canas; y tenía la nariz chata y la tez morena, mostrando la evidencia de su o rigen». Y aquí es donde respondemos a la pregunta formulada antes. En realidad sí era corta de estatura, medía 1,05 metros. Se sabe que lo tenían que subir al caballo y que construyeron una escalera para su comodidad en el momento de montarlo y no necesitara que lo alzaran.

LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

# 1504

La obra fue encargada a Miguel Ángel por la Ópera del Duomo que se había planteado la construcción de 12 grandes esculturas de personajes del Antiguo Testamento para colocarlas sobre los contrafuer tes externos al ábside de Santa María del Fiore. Tres años (1501-1504) tardó Miguel Ángel en realizar el famoso «David» que hoy se expone en la Galería de la Academia de Florencia. El «David» es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y la esculpió en un bloque de 18 pies de altura y denominado «el gigante». Había sido dañado por varios artistas que lo abandonaron con varias fracturas y partes a medio trabajar. POR JULIO MERINO



Foment del Treball

Comisión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat Ayer, tuvo lugar en la sede de Foment del Treball, en Barcelona, la primera reunión de la comisión para reactivar el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. La comisión, creada por el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, tiene como objetivo presentar, en 9 meses, una nueva propuesta de ampliación de la infraestructura aeroportuaria. En dicha sesión, se aprobó el calendario de trabajo; unos meses en los que habrá compare cencias de técnicos en aeronáutica y transporte, expertos en medio ambiente y sostenibilidad, de AENA y de representantes de las administraciones municipales, autonómicas y del Estado.

#### Aniversario del 11-S Obra mural de Gabarrón en Nueva York

El pintor y escultor español Cristóbal Gabarrón realizó, ayer, una obra mural en la Zona Cero de Nueva York, inspirada en el atentado terrorista contra las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001, con motivo del 21 aniversario de esa tragedia. El mural fue realizado en la sede de la BMCC - Borough of Manhattan Community College, que perdió uno de sus edificios en los atentados terroristas.



Obituario Lars Vogt (1970-2022)

#### Pianista y director de orquesta



l pianista y director de orquesta alemán Lars Vogt, una de las figuras más reconocidas de su generación, ha fallecido a los 51 años por un empeoramiento del cáncer que sufría, según ha comunicado a Efesuagencia de representación en España. Una noticia que, portanto, deja un gran vacío en el mundo de la música clásica, pues la personal forma de Vogt de tocar el piano llegó a todos los rincones del mundo: des de la Filarmónica de Berlín hasta Nueva York, Londres, Munich, Paris, Estocolmo o la Malher Chamber Orchestra. Vogt llamó por primera vez la atención del público cuando con 20 años obtuvo el segundo premio del Concurso Internacional de Piano de Leeds en 1990. Desde entonces desarrolló una intensa carrera de más de 30 años. El pianista también trabajaba deforma regular como director de orquesta. Fue nombrado director musical de la Orchestre de Chambre de París en julio de 2020 y fue director de la Royal Northem Sinfonia durante cinco años. Actuó con las orquestas más reconocidas.

#### Artista reconocido

Enfebrero de 2021 le diagnosticaron cáncer de hígado, enfermedad contra la que ha luchado hastaahora. «Incluso si todo terminara ahora, solo podría quitarme el sombrero y dar las gracias», explicó el pianista en 2021, en una entrevista con «VAN Magazin».



Alcaraz toca la cima del tenis más joven que nadie y con mucho margen de mejora, según Ferrero. El campeón del US Open se fija en la longevidad de Nadal, Djokovic y Federer

# «Y esto, al 60 por ciento»

Francisco Martínez. MADRID

l padre, que también se llama Carlos, sufre en el palco. Y cuando su hijo hace el saque que derrota a Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6 [7/1] y 6-3) y le convierte en campeón del US Open y en el tenista más joven (19 años, 4 meses y 6 días) en llegar al número uno del mundo del tenis, espera para el gran abrazo, pero poco después se dirige a Juan Carlos, el entrenador, una parte muy importante de la proeza que acaba de lograr el joven murciano, y le dice: «Hay que meterle en vereda y tenerlo con los pies en el suelo».

El tenista, Carlos Alcaraz, en diciembre de 2021 aseguraba: «Aunque fuera el número uno seguiría siendo un chico sencillo». En ese momento era el 32. Lo decía pensando que, si llegaba, tardaría todavía mucho tiempo. Pero en ocho mes es, ahí está, ya tiene la corona del tenis mundial en la cabeza. Y repite lo mismo: «Tal como soy como persona no me será muy complicado mantenerme en el suelo». Y afirma también: «No me siento el mejor».

Con esas palabras facilita el trabajo que tiene ahora por delante Juan Carlos Ferrero ytodo el equipo que hay alrededor del adolescente que ha revolucionado el circuito. Por un lado, no frenar a la bestia que tienen. Por otro, lograr que la fama no se le suba a la cabeza. Es, en realidad, algo parecido a lo quellevan haciendo durante muchos años, porque cuando era un niño Carlos va tenía cualidadesy sele solía poner el apellido de «nuevo Nadal». «Con 12 o 13 años lo vi por primera vez, vino a la Academia y entre namos juntos. Tenía todo lo de ahora, pero en pequeño: se iba a la red, hacía dejadas, se reía. Luego lo vi cuando consiguió suprimer punto ATP, en un partido en el que jugó muy bien el primer set v en el segundo se pegó una liada de las buenas. Cuandollegó ala Academia, tenía

15 años, era como un fideo, muy delgado. Tenía mucha velocidad de manos y piernas rápidas, pero no músculos. Hemos puesto mucho trabajo en su cuerpo», desveló Ferrero, que ya tenía claro que quería ligar su futuro a él, aunque después le llegaran ofertas de jugadores como Tsitsipas o Thiem. A su alrededor ha creado un ambiente familiar, es su entrenador y tiene mano dura cuando es necesario, pero también su amigo, con el que juega al golf en los ratos libres. Un ambiente como el que vivió él cuando era jugador con Antonio Martínez Cascales, otro de los hombres que ha ayudado al crecimiento de Carlos.

Desdeahí: debut con victoria en

«Quiero estar arriba mucho tiempo, como ha hecho el "Big 3". No hay que parar», dice Alcaraz el primer partido en un tomeo ATP en 2020 con 16 años. Un 2021 en el que debutó en sus primeros Grand Slams, ganó un torneo (Umag) v escaló posiciones. Una pretemporada intensa para 2022 ver nacer a un nuevo tenista, más fuerte, más atlético, más listo («Un toro», como dice él), que dio lugar al primer título ATP 500 (Río de Janeiro), al primer Masters 1.000 (Miami) y al segundo (Madrid), con lo que llega la confianza de que ya está para algo grande. Después, un bajón lógico en julio por empezar a notar la presión del cambio de vida. Y las palabras de Ferrero: «Tienes que recuperar la alegría». Con ella de vuelta, la explosión definitiva con la conquista del US Open y el número uno. Todo ha ido de masia do rápido, sin duda. Pero no ha hecho más que empezar. «Está al 60 por ciento de su potencial», opina su preparador. Por mejorar: elsaque, el resto, el revés, la toma de decisiones en ciertos momentos, la consistencia para no tener bajones en los partidos... Un mundo.

«No es que porque ya seanúmero uno no hay nada más que entrenar», insiste el técnico. Y también lo podría decir el padre. Y el hijo, pese a haber cumplido un sueño de niño, lo sabe, y mezcla esa inocencia de «seguir siendo el mismo» con mirar lo que han hecho los mejores, Nadal, Djokovic y Federer: «Quiero seguir trabajando, consiguiendo títulos y estar lo más arriba del tenis durante mucho tiempo, como ha hecho el "Big 3". Elloshan ido evolucionando con los años. Siempre hay algo que mejorar. Ahoraes cuando más ganas y trabajo hay que poner. No hay que parar».



Opinión

### Una mente de aprendiz

José Carrascosa

léxito pue de debilitar cuando se gestiona contorpeza. De ahí esa cre encia muy extendida de que «lo difícilno es llegarsino mantenerse». Los grandes deportistas mantienen un atrayectoria dilatada situados entre los mejores, sabiendo vivir y gestionar el éxito para mantenerse en él.

Ser el número uno del mundo a los 19 años supone llegar a la cima. Carlos Alcaraz es el mejor del tenis mundial siendo muy joven y ahora se abre un escenario diferente, que va mucho más allá de ganar. Es un escenario de reconocimientos, expectativas desatadas, comparaciones, compromisos, patrocinios, ingresos económicos, presencia en medios de yredes sociales, prestigio, fama... La dimensión pública del deporte y del logro alcanzado le lleva a vivir en el «escaparate» expuesto a la opinión pública. Ello va a alterar sus rutinas.

Relativizar el éxito. Es la consecuencia de una forma de entrenar, competir, cuidarse, alimentarse, vivir el tenis, vivir la vida... El éxito no puede venir a alterar o romper el proceso que lo ha hecho posible. El éxito no debe ser la meta, la auténtica meta es el «camino».

Ajustar la responsabilidad. Por encima de las expectativas debe estar entrenar y jugar bien, cuidarse como deportista y persona. Ésta es la mayor responsabilidad ahora. La consecuencia será hacer su mejor tenis, seguir ganando, seguir entre los mejores. Lo que los demás perciben como éxito solo es un trabajo bien hecho. Meterse la obligación de seguir siendo el número uno es un error. Lo logrado desde la ilusión se pierde si se convierte en obligación.

Mantener la humildad. Des de una mente de «aprendiz» ha de seguir trabajando param ejorar y subir su nivel de tenis. Es clave seguir trabajando másy mejor que sus rivales, saber que está preparado para jugar mejor que ellos.

Cuidar el bienestar emocional. Ha de disfrutar en la pista y fuera, ha de encontrar ese nuevo equilibrio entre tenis al más alto nivel y su vida personal. El deportista necesita de la persona, disfrute en la pista y bienestar emocional fuera de ella, ambos se retroalimentan.

Me consta que Carlos Alcaraz es un chico maduro, que está bien asesorado a nivel emocional por su equipo de trabajo.

José Carrascosa es psicólogo



Carlos Alcaraz, con el trofeo de campeón del US Open en Times Square

## Alcaraz gana y España manda

Carlitos, Nadal, Carreño, Bautista... ningún país se acerca a los 13 títulos del tenis español este curso

#### Mariano Ruiz Díez. MADRID

Llevam os poco más de ocho meses de 2022 y el tenis español no ha dejado un solo mes de levantar un título de la ATP. De enero a septiembre siempre ha habido una victoria de «La Armada» en el circuito masculino. Y la más reciente ha llegado en Nueva York, enelúltimo Grand Slamde la temporada con la victoria de Alcaraz ante Ruud en la final del US Open. Y no solo son los títulos. España puede presumir de número uno del mundo con Carlitos, que además es el más joven de la historia. También tiene al 3, Rafa Nadal. Ambos son los dos mejores en la Carrera de Campeones, la clasificación que contabilizala temporada en curso y ambos tienen garantizada también la presencia en el Torneo de Maestros al final del año. Pero hay más. España es el único país que puede presumir de tener a diez raquetas entre las cien mejores del mundo; cinco de ellas están en el top 50 y tres -Carlitos, Rafa y Pablo Carreño- en el top 15.

Que España es la potencia mundial número uno del tenis no solo lo certifican las imponentes temporadas de Alcaraz y Nadal. Es que el tenis español acumula 13 títulos individuales en lo que va de 2022, tres de los cuatro Majors. Ningún otro país se acerca a un registro semejante. El líder en el ranking es Alcaraz con cinco trofeos. Fue campeón en Río de Janeiro, ganó su primer Masters 1.000 en Miami vlevantó los títulos sobre latierra batida de Barcelona y Madrid. El quinto ha llegado en la Arthur Ashecon su primer Grand Slam. Nadal sigue en este particular rankingalnúmero uno delmundo. Rafa ha sumado esta temporada dos Majors, el Open de Australia y Roland Garros, con lo queya acumula 22 en total. Además se impuso en Acapulco y también en Melbourne.

Tras los dos grandes referentes la lista de campeones esta temporada no se agota. Roberto Bautista se llevó los torneos de Doha y Kitzbühel. Pedro Martínez estrenó su palmarés como profesionalen Santiago de Chile; Albert Ramos fue el mejor en el torneo argentino de Córdoba y Pablo Carreño supo aprovechar su oportunidad para lograr su primer Masters 1.000 en la pista dura de Montreal.

Según el departamento estadístico de la ATP, el tenis es pañol acumula un total de 443 títulos. El primero en la Era Open lo logró Manolo Santana y el último ha sido el US Open de Alcaraz. Nadal tiene más que nadie con 92 títulos y hay un total de 49 jugadores que saben lo que es ser campeones en algún torne o ATP al menos una vez. Pedro Martínez ha sido el último en añadirs e a esta prestigiosa lista.

El siguiente de safío para España es la fase de grupos de la Davis que se disputa esta semana en Valencia. Está previsto que Alcaraz llegue hoy a la concentración de le quipo y aunque no se estrene el miércoles ante Serbia sí podría jugar el viernes ante Canadá. La Davis es uno de sus retos después de haber dado positivo horas antes de la final del año pasado en Madrid.

13
títulos individuales
suma el tenis español
este curso, incluidos
tres Grand Slams

10

jugadores están en el top 100 y la mitad, en el top 50. Alcaraz es el uno y Nadal, el tres

51/5
nadie ha ganado más
partidos y sumado más
títulos esta temporada
que Carlitos

# La noria de Mario Hermoso

La vida del defensa ha dado un giro en los últimos días y hoy será titular ante el Bayer

#### Domingo García. MADRID

Cuando acabó el partido contra el Villarreal dela segunda jornada de Liga, Mario Hermoso se encaró con un aficionado rojiblanco que le reprochaba su pasado madridista. El Atlético acababa de perderen su estadio y todo parecía ir por el mal camino. Derrota y ruptura entre hinchada y equipo.

Pero el fútbol gira y Mario Hermoso se convirtió la pasadas emana en una de las referencias rojiblancas. Entró en la segunda parte del encuentro de Liga de Campeones contra el Oporto. Sustituyó a Morata, un cambio extraño, pero no tardó mucho en recuperar el cariño de la afición. Marcó el primer gol del partido después de un excepcional control, una rareza tratándose de un central.

«En ningún momento ha habido nada. Es más lo que se ha comentado durante todo este tiempo. Nunca ha habido nada, ni por unos ni por otros. Todos defendemos el escudo del Atlético», dijo el central después del estreno en la Liga de Campeones.

Y el sábado en la goleada contra el Celta fue el capitán después de la ausencia de Oblak. Era su primera vez con el brazalete. En apenas tres sem anas había pasado de ser vilipendiado por un aficionado a liderar al equipo en la salida del vestuario.

Un resumen de lo que ha sidola carrera de Mario Hermoso desde que llegó al Atlético. Un rendimiento oscilante que pudo haberle sacado del equipo este mismo verano. No contaba para Simeone como uno de los defensas titulares, pero todo puede cambiar.

«Le viene muy bien, viene entrenando muy bien, buscando jugar, estácompitiendo con Reinildo, que lo está haciendo muy bien, y no le permite esa posibilidad que está mereciendo. Por eso vienen dos partidos seguidos que lo estamos utilizando», aseguraba Simeone después del encuentro ante el Oporto.

Suena extraño, pero desde que el Atlético juega con cinco atrás, Simeone utiliza menos defensas. No esraro que Giménezy Reinildo hayan sido los únicos verdaderos defensores de la línea de cinco. Y el mozambiqueño es, precisamente, el hombre que le ha cortado el camino, como explicaba Simeone de spués del partido contra el Oporto.

Hermoso juega como central izquierdo y tapa el lateral cuando Carrasco o Saúl suben en ataque. Esa función la hace ahora Reinildo, que se ganó la confianza de Simeone desde su llegada en el pasado mercado de invierno.

A Hermoso le costó entrar en los planes del Cholo al comienzo. Su fichaje coincidió con la temporada de la pandemia y solo pudo disputar 23 partidos entre todas las competiciones. En la campaña

#### Ha pasado de discutir con la hinchada a marcar ante el Oporto y ser el capitán ante el Celta

siguiente, la del título de Liga, se hizo imprescindible en esa doble función de central-lateral. Yel curso pasado fue de más a menos en su rendimiento.

Por eso el Atlético se planteaba escuchar ofertas por él a pesar de que no le sobranlos defensas. Pero no salióy Simeone vuelve a contar con él como uno más. Como delantero improvisado, como sucedió contra el Oporto, o como líder en el centro de la defensa, como ante el Celta.

Mario Hermoso, en un partido reciente del Atlético

Hermoso sub ey baja desde que llegó al Atlético, pero ha perdido posiciones en las preferencias de Luis Enrique. Fue la llamada del seleccionador la que le hizo visible para los grandes a partir de sus buenas temporadas en el Espanyol. Pero ya no cuenta en los planes de Luis Enrique. No contó con él para la Eurocopa y está fuera de todas las quinielas para el próximo Mundial. Pero los planes del técnico español también cambian. Maneja una amplia lista de posibilidades. Y Mario Hermoso está acostumbrado a vivir en la noria.



#### 🥞 B. Leverkusen (1-4-2-3-1)

Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie; Andrich, Demirbay; Diaby, Azmoun, Hudson-Odoi; Shick.



#### Atlético (1-5-3-2)

Oblak o Grbic; Molina, Witsel, Hermoso, Rein'ildo, Llorente; Saúl, Kondogbia, Koke; Joao y Morata.

Árbitro: Michael Oliver.

Inglaterra.

Estadio: Bay Arena, 21:00.

#### Grupo A

2ª jornada: Rangers-Nápoles (21:00) y Liverpool-Ajax (21:00).

|             | Pts. | J. | G. | E. | P. ( | GF. ( | GC. |
|-------------|------|----|----|----|------|-------|-----|
| 1. Ajax     | 3    | 1  | 1  | 0  | 0    | 4     | 0   |
| 2.Nápoles   | 3    | 1  | 1  | 0  | 0    | 4     | 1   |
| 3.Liverpool | 0    | 1  | 0  | 0  | 1    | 1     | 4   |
| 4.Rangers   | 0    | 1  | 0  | 0  | 1    | 0     | 4   |

3º jornada (dia 4): Liverpool-Rangers (21:00) y Ajax-Nápoles (21:00).

#### Grupo E

2º jornada (mañana): Milan-Dinamo Zagreb (21:00) y Chelsea-Salzburgo (21:00).

|                                   | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. ( | GC. |
|-----------------------------------|------|----|----|----|----|-------|-----|
| <ol> <li>Dinamo Zagreb</li> </ol> | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1     | 0   |
| 2.Milan                           | - 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | 1     | 1   |
| 3.Salzburgo                       | 1    | 1  | 0  | 1  | 0  | 1     | 1   |
| 4.Chelsea                         | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0     | 1   |

2º jornada (dia 5): Chelsea-Milan (21:00) y Salzburgo-Dinamo Zagreb (21:00).

#### Grupo B

2º jornada: Oporto-Brujas (21:00) y Bayer Leverkusen-Atlético (21:00).

|                       | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. G |
|-----------------------|------|----|----|----|----|-------|
| 1. Atlético de Madrid | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 2     |
| 2.Brujas              | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 1     |
| 3.0porto              | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 1     |
| 4.Baver Leverkusen    | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0     |

3º jornada (dia 4): Brujas-Atlético (21:00) y Oporto-Bayer Leverkusen (21:00).

#### Grupo F

2º jornada (mañana): Real Madrid-Leipzig (21:00) y Shakhtar-Celtic (21:00).

|               | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. G |
|---------------|------|----|----|----|----|-------|
| 1. Shakhtar   | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 4     |
| 2.Real Madrid | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3     |
| 3.Leipzig     | 0    | 1  | 0  | 0  | 0  | 1     |
| 4.Celtic      | 0    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0     |

2ª jornada (dia 5): Real Madrid-Shakhtar (21:00) y Leipzig-Celtic (21:00).

#### Grupo C

2º jornada: Viktoria Plzen-Inter (18:45) y Bayern-Barcelona (21:00).

|                  | Pts. | J. | G. | E. | P.  | GF. | GC  |
|------------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1. Barcelona     | 3    | 1  | 1  | 0  | 0   | 5   | 1   |
| 2.Bayern Múnich  | 3    | 1  | 1  | 0  | 0   | 2   | - 0 |
| 3.Inter          | 0    | 1  | 0  | 0  | -1  | 0   | 2   |
| A Viktoria Dlann | 0    | 1  | 0  | 0  | - 1 | - 1 |     |

3º jornada (dia 4): Bayern-Viktoria Pizen (18:45) e Inter-Barcelona (21:00).

#### Grupo G

2º jornada (mañana): City-Borussia (21:00) y Copenhague-Sevilla (21:00).

|                     | Pts. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC  |
|---------------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Manchester City  | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 4   | (   |
| 2.Borussia Dortmund | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | (   |
| 3.Copenhague        | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   |     |
| 4.Sevilla           | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | . 4 |

2º jornada (día 5): Sevilla-Borussia Dortmund (21:00) y City-Copenhague (21:00).

#### Grupo D

2º jornada: Sporting-Tottenham (18:45) y Marsella-Eintracht (21:00).

|             | Pts. | J. | G. | Ε. | P. | GF. | GC. |
|-------------|------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1. Sporting | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 3   | 0   |
| 2.Tottenham | 3    | 1  | 1  | 0  | 0  | 2   | 0   |
| 3.Marsella  | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 2   |
| 4.Eintracht | 0    | 1  | 0  | 0  | 1  | 0   | 3   |

2º jornada (dia 4): Marsella-Sporting (18:45) y Eintracht-Tottenham (21:00).

#### Grupo H

2º jornada (mañana): Juventus-Benfica (21:00) y Maccabi Haifa-PSG (21:00).

|                 | Pts. | J. | G. | E. | P. ( | GF. ( | GC. |
|-----------------|------|----|----|----|------|-------|-----|
| 1. Benfica      | 3    | 1  | 1  | 0  | 0    | 2     | 0   |
| 2.PSG           | 3    | 1  | 1  | 0  | 0    | 2     | 1   |
| 3.Juventus      | 0    | 1  | 0  | 0  | 1    | 1     | 2   |
| 4.Maccabi Haifa | 0    | 1  | 0  | 0  | 1    | 0     | 2   |

2º jornada (día 5): Benfica-PSG (21:00) y Juventus-Maccabi Haifa (21:00).

**DEPORTES 47** LA RAZÓN • Martes. 13 de septiembre de 2022

# El día de la verdad para el Barça

El prometedor equipo azulgrana se mide al Bayern, su pesadilla, para saber su nivel en el regreso de Lewandowski a Múnich. «No es tan trascendental se gane o no», dice Xavi

F. Martínez. MADRID

En casi todas las pesa dillas recientes del Barcelona aparece el Bayern Múnich. Ningún equipo como el alemán ha mostrado al conjunto azulgran a que había dejado de seruno de los mejores del continente. El 2-8 de 2020 fue el punto máximo, pero el año pasado con un 0-3 en el Camp Nou (sin tiros a puerta de los locales) y 3-0 en Múnich, empezó a cavar la eliminación barcelonista en la fase de grupos, que remató posteriormente el Benfica.

«Técnicamente lo tienen todo, grandes jugadores a nivel técnico y táctico, pero no pueden competir a máxima intensidad en el fútbol de máximo nivel», resumía la situación Müller, uno de los habituales verdugos, que se frotaba las manos y pedía más después de cada gol, también porque sufrió lo contrario contra otro Barcelona, e incluso con Alemania cuando se

enfrentaba a la selección española. Quería venganza. La intensidad era la clave y Xavi dice ahora que eso es lo que no sepuede negociar: «Tenemos que ganar los duelos». El conjunto catalán acudió a los partidos del año pasado resignado. Con un «que no duela» más que un «a por el triunfo». Pero dolió. Esta vez algo es diferente, al menos en la previa. «La mentalidad», dice Xavi, que ya estaba en el banquillo en la última derrota. «Tras ese encuentro les dije a los jugadores que esto era el Barça y había que correry mostrar personalidad en el campo. Creo que hemos cambiado esa mentalidad de salir sin complejos, aunque el partidos e puede perder», desveló Xavi. Después están los refuerzos. Las palancas han propiciado fichajes que han vuelto a despertar la ilusión en los aficionados, y lo que está sucediendo en el césped lo confirma. Tras el frustrante empate de la primera jornada de Liga contra el Rayo, el Barcelona se ha

La charla de Xavi tras la última derrota: «Esto es el Barça y no hay que tener complejos»

Araujo: «Sufrimos a Lewandowski y ahora tenerlo con nosotros es tremendo»

desatado como un equipo con mucha pegada y cuenta sus partidosporgoleadas, deahíque afronte el encuentro del Bayern con gan as de demostrar se que los miedos han pasado. Puede ser un arma de doble filo, porque si gana o se muestra competitivo, se reafirmará en su idea, pero si vuelven a pasarle por encima pueden llegar las dudas. Xavi rebaja la euforiaen ese sentido: « Hay muchas expectativas puestas en nosotros, pero no cambia nada se gane, se empate ose pierda; hay que esperar al final de la temporada. Llegamos en un momento mejor de juego que el año pasado, creo que hemos mejorado y nos vemos capaces de competir. Pero no tiene tanta trascendencia porque esto va a continuar», añade,

Nadie como Lewandowski refleja el cambio del Barça. La insistencia del polaco, el máximo goleador de Europa las últimas temporadas, en dejar un equipo esbelto como el Bayern para fichar

por otro en aparente decadencia como el Barça hace indicar que todavía le queda grandiosidad al Camp Nou. El atacante apostó todo por el cambio de aires cuando el traspaso no estaba ni mucho menos asegurado por la complicada situación económica de la entidad barcelonista. Lewandowski ha caído de pie en el grupo, mete goles y tiene ya mando en el vestuario y peso entre los jóvenes, con los que ejerce de maestro. «Es un líder natural», explica Xavi, que ve al jugador «tranquilo, calmado». «Será especial para él y está motivado», cuenta el preparador. En Múnich no le sentó bien a todo el mundo su marcha y sin duda será una jorna da diferente para él. También paralos defensas del Barça, que no le tendrán que padecer. «Lo sufrimos bastante y ahora tenerlo con nosotros es tremendo», reconoce Araujo.

🥮 Bayern (1-4-2-3-1)

Neuer, Pavard, De Ligt, Lucas, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Musiala, Sané y Mané.

🎎 Barcelona (1-4-3-3)

Ter Stegen; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Dembélé y Lewandowski.

Árbitro: Danny Makkelie Países Bajos. Estadio: Allianz Arena.



Los jugadores el Barcelona se entrenan en el Allianz Arena, escenario del partido

#### Sin perder en la fase de grupos desde 2017

▶ «En este estadio nunca hemos ganado», recuerda Xavi. El Barcelona solo se ha impuesto dos veces al Bayern (un empate y ocho derrotas), pero nunca en Múnich. «Lograr la victoria es un reto, sería cambiar un poco la historia y la dinámica, pero está claro que estamos ante uno de los mejores equipos del mundo, que, además, tiene un gran técnico», insiste el preparador azulgrana. El desafío es superar a un rival que en la fase de grupos de la Liga de Campeones se muestra infalible: suma 29 encuentros consecutivos sin perder (26 victorias y solo tres empates). La última vez que lo hizo fue contra el PSG por un contundente 3-0. Pero era septiembre de 2017.



# Markkanen, el nuevo desafío para la pizarra de Scariolo

▶El ala-pívot de Finlandia protagonizó en octavos la actuación individual más decisiva del torneo. España busca su undécima semifinal seguida en un Eurobasket

#### Mariano Ruiz Díez, MADRID

Las exhaustivas sesiones de vídeo y detrabajo de Sergio Scariolo con sus ayudantes son legendarias desde que el de Brescia aterrizase en la selección allá por 2009. Al técnico no le gusta dejar nada al azar. Es metódico, minucioso y dentro de un intervencionismo controladolo que más le entusiasma es enfrentarse a desafíos como el que plante a hoy la Finlandia de Lauri Markkanen o como planteó en octavos Valanciunas y su Litua-

nia. «No hay razón para la sobreexcitación. Tenemos un partido muy exigente, fuerte y difícil. Si somos inteligentes, no deberíamos caeren ese peligro. Tenemos que hacer nuestro juego y estar mentalmente a la altura», apunta Scariolo, que está disfrutando el campeonato más allá de lo que él mismo esperaba.

La nueva España ya está donde siempre estuvieron sus mayores. Después deganar seis medallas en los seis últimos Campeonatos de Europa (tres oros, una plata y dos bronces), la selección persigue su undecimas emifinal seguida e nun Euro basket. Para Finlandia es la primera vezy para ello se ha encomendado a un 2,13 que para los no aficionados podría pasar por el primo hermano de Dirk Nowitzki si se cruzase con ambos en las tripas del Merce des-Benz Arena de Berlín.

Noserá la primera vez que Markkanen (22-5-1997, Vantaa) se mida a España. Lo hizo en 2016 en el Europeo sub' 20. Anotó 33 puntos y un palmeo suyo dio la victoria a los nórdicos en un torneo en el que España terminó ganando el oro. Uno más en las categorías inferiores. La vinculación de Markkanen con nuestro país va más allá. Su padre, Pekka Markkanen, pasó por un clásico del baloncesto catalán, el Sant Josep de Badalona, a mediados de los noventa. Y su hermano, Eero, apostó por el fútbol. Fue delantero en el Real Madrid Castilla a las órdenes de Zidane en la temporada 2014-15, pero luego dejó el club blanco por sobrepeso.

Markkanen no ha tenido esos problemas. Nunca jugó en la élite europea. Lo hizo en la liga de su país y dio el salto a la Universidad de Tucson. Solo necesitó un año para ser seleccionado con el número 7 del draft de 2017 por los Minnesota Timberwolves que le traspasaron a los Bulls. Estuvo cuatro temporadas en Chicago donde jugó «solo» 221 partidos por culpa de las lesiones, pero que le consolidaron en la clase mediaalta de la Liga. Jugando en torno a media hora por partido promedió 15,6 puntos, 7,1 rebotes y en su temporada de novato se convirtió en el jugador que antes alcanzó los 100triples anotados (41 partidos). El curso pasado recaló en los Cavaliers y un día antes de arrancar el Eurobasket fue enviado a los Jazz. «Con él es más fácil ganar los

#### **Programa**

- POctavos de final:
  Alemania, 85-Montenegro, 79; Grecia, 94República Checa, 88;
  España, 102-Lituania,
  94; Finlandia, 94Croacia, 86; Eslovenia,
  88-Bélgica, 72; Ucrania,
  86-Polonia, 94; Turquía,
  86-Francia, 87 y Serbia,
  86-Italia, 94.
- Cuartos de final: 1.
  Alemania-Grecia
  (20:30, Be Mad); 2.
  España-Finlandia
  (17:15, Cuatro); 3.
  Eslovenia-Polonia
  (mañana, 20:30, Be
  Mad); 4. Francia-Italia
  (mañana, 17:15, Cuatro).
- Semifinales (día 16, 17:15 y 20:30): ganador 1-ganador 2 y ganador 3-ganador 4.
- Final (día 18, 20:30): ganadores semifinales.
- Tercer y cuarto puesto (día 18, 17:15): perdedores semifinales.



Markkanen es la gran amenaza de Finlandia para España



No hay razón para la sobreexcitación. Tenemos un partido muy exigente, fuerte y difícil»

«Ellos juegan de una manera muy original con cinco jugadores en el perímetro y una estrella mundial»

Sergio Scariolo

Seleccionador de España

partidos», afirma su compañero y jugador del Lenovo Tenerife Sasu Salin.

Y lo dice por lo que sucedió en el cruce de octavos ante Croacia. Losbalcánicos eligieron el camino de España para las eliminatorias directasy se toparon con la actuación individual más determinante en lo que va de torneo. Markkanen se fue ante los croatas hasta los 43 puntos, con un 66 por ciento de acierto en el tiro, 9 rebotes, 3 asistencias y 3tapones. En los tres primeros cuartos ya sumaba 38, tres más que su récord de anotación en la NBA (35). Alcanzó los 47 de valoración con lo que igualó el registro que días antes había protagonizado Doncic anotando 47 puntos. Jokic y Antetokounmpo, las otras dos superestrellas de la NBA, no han alcanzado las cifras del finés. El ala-pívot promedia 27,8 puntos, con un notable porcentaje de acierto en tiros de campo (53,4 por ciento), y más de 7 rebotes.

Su torneo no es casual. Hace cinco años, en el Eurobasket de 2017, ya se reveló como un consumado anotador (casi 20 puntos por encuentro), aunque en el día clave, los octavos ante Italia, estuvo muy flojo.

Finlandia se ha convertido en

una de las selecciones más amables de ver del campeonato. Al margen de su hinchada -en Bilbao todavía recuerdan la invasión de unos 10.000 finlandeses en el Mundial de 2014-, los nórdicos ofrecen un baloncesto ofensivo con el que solo cedieron ante Serbia (100-70) e Israel en la primera jornada (89-87). Markkanen cuenta con la ayuda de Salin (12,2 puntos y roza el 50 por ciento en tiros de tres), el base Edon Maxhuni y el veterano Kopponen, que pasó dos cursos en el Palau Blaugrana. «Son un equipo que si lo dejas jugar te vuelve loco y te puede marear, metiéndote un triple al final de posesión tras haber corrido como pollo sin cabeza durante 23 segundos», cuenta Scariolo sobre un bloque que se dispara hasta las 22 asistencias por partido.

Pradilla, Juancho y Garuba seránlos encargados de impedir que Markkanen repita lo de Croacia. «Ellos juegan de una manera original, muy atípica, con cinco jugadores en el perímetro, con excelentes tiradores y con una estrella de dimensión mundial. Hay que defenderle aél, sí, pero con mucha inteligencia para no abrir bocas de agua en otro lado», revela el seleccionador, que podrá contar con sus doce jugadores.

Por la misma parte del cuadro, la Grecia de Antetokounmpo se mide hoy a los anfitriones, dos de las selecciones que más anotan del torneo. La República Checa dio en octavos una pista sobre cómo frenar elimpacto de la estrella de los Bucks con una defensa zonal. Su problema es que solo funcionó medio partido.



Max Verstappen puede conseguir su segundo título en la siguiente carrera del Mundial

# Un reglamento fracasado

Las nuevas normas no han igualado el Mundial de F-1. Puede haber campeón con cinco Grandes Premios todavía por disputar

Fran Castro, MADRID

Cuando se anunció la aplicación del nuevo reglamento de la Fórmula Uno, allá por 2019, muchos ingenieros, técnicos y la Federación Internacional afirmaron que la norma traería más igualdad, más oportunidades y más espectáculo. Los promotores americanos de la F-1, Liberty, querían más show, más lucha y coches más juntos para aumentar la emoción. Para eso contrataron a una serie de expertos y viejos del lugar en esta especialidad encabeza por Ross Brawn, artífice de los éxitos de Ferrari, y Michael Schumacher, campeón del mundo con Brawn GP cuando se «sacó de la manga» una argucia legal con el doble difusor e impulsor de la actual escudería Mercedes que tantos éxitos obtuvo en la primera era híbrida de la F-1. El reglamento eliminaba el aire sucio que impedía a los coche sadelantar, aplicabael efecto sueloy una serie de modificaciones técnicas que buscaban mayor igualdad.

yor iguaidad.

Debido a la pandemia, la aplicación de la norma se retrasó a 2022 y en su primer año pocas cosas han cambiado. O más bien

puedequelo hayan hecho apeor.

Eldominio exhibido por Red Bull en las últimas carreras ha sido demoledor y al contrario que otras temporadas puede que estemos en el año en el que un piloto se proclamacampeón antes, algo que puede ocurrir con Max Verstappendentro de apenastres semanas y todavía con cinco carreras por disputar.

El holandés puede conquistar su segundo título en Singapur, y después todavía quedarían por celebrarse Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi. Enlaúltimadécada, hastaen cin-

4

pilotos se han repartido las victorias en lo que va de año. El pasado año lo hicieron hasta seis

11

victorias ha firmado ya Max Verstappen en 2022, frente a las tres de su rival directo, Leclerc co ocasiones se decidió el campeonato en la última o penúltima carrera, por no decir lo que pasó en 2021, cuando la corona se jugó en la última vuelta del último Gran Premio del curso. Ferrari empezó el año de formasorprendente, sin embargo, Red Bull no tardó en reaccionar y, tras superar varios problemas de fiabilidad, demostró que tiene la mejor tecnología además del mejor departamento de ingeniería encabezado por Adrian Newey, que desde hace 30 años es el creador de algunos de los mejores monoplazas de la F-1. Es más que probable que Verstappen se proclame campeón en Singapur y entonces que darán cinco largas carreras sin apenas emoción

La espera en el caso de Alonso y Alpine será más larga todavía a tenor de los mensajes de radio que se cruzan entre el piloto y el equipo durante las carreras. En el Gran Premio de Italia, el asturiano enseguida notó que algo no iba bien en el coche, un acuestión que, desde ingeniería, con sus cientos de sensores, pueden averiguar al instante. La respuesta del ingeniero fue que todo estaba bien. Algo a lo que Alonso respondió de forma sarcástica con un «guau». Minutos después tuvo que abandonar...

**50** TIEMPO

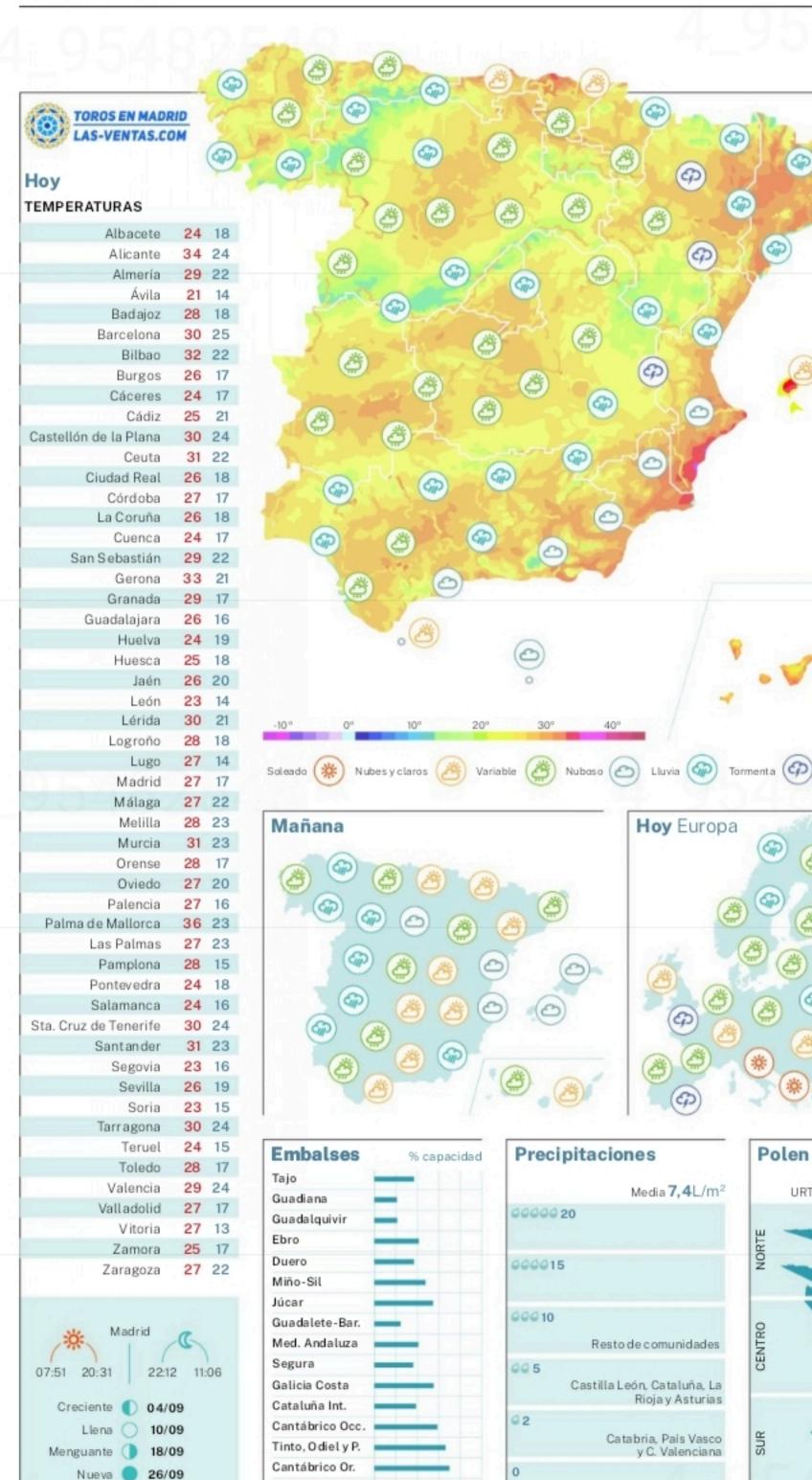

P. Vasco Int.

0 20 40 60 80 100



#### Roberto Brasero

oy martes deberían llegar lluvias más abundantes que las de Layer. Ya desde la madrugada esperamos que las precipitaciones se refuercen en Extremadura y la zona centro y durante el día se extiendan a la mayor parte de la península, sobre todo en Galicia, Extremadura, Madridy Castilla La Mancha, el oeste de Andalucía occidental y en Aragón y Cataluña. En el caso del interior este penin sular también se esperantormentas puntualmente fuertes que podrían alcanzar de manera más débil las zonas de litoral. La lluvia no llegará hasta las costas del Cantábrico ni a Balearesy, aunque aumentarála nubosidada lo largo de la jornada, las temperaturas seguirán aquí muy altas, con 32º en Santander, 35º en Bilbao o 36º en Palma de Mallorca. En el resto de la península bajarán hasta 7 grados por la tarde y se mantendrán en general en la franja delos 25 a 30 grados, después deun amanecer de mínimas por encima de 15º en todas las capitales. Más lluvias llegan hoy, pero frío de momento no.

#### A tener en cuenta



La Asociación Stop macro parque eólico marino ha denunciado ante la Unión Europea la invitación a los promotores del parque Tramuntana, el consorcio Blue Float Energy y SENER, a explicar este proyecto en el European Sustainable Energy Week y pide que se les retire la invitación.



El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, tras ocho años de litigio, aceptó que se validen las firmas de respaldo para una consulta popular contra la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en el corazón de la selva amazónica del país.

#### Índice ultravioleta

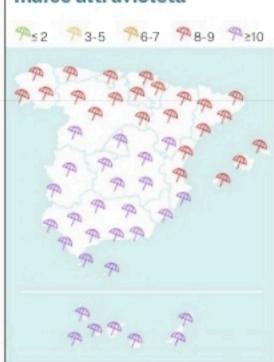



26

30

21 12

15

15

20

24

29

16

21 15

16

16

11

9

7

10

21

21 19

27 18

Londres

Lisboa

Paris

Roma

Berlin

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

#### Mosaico

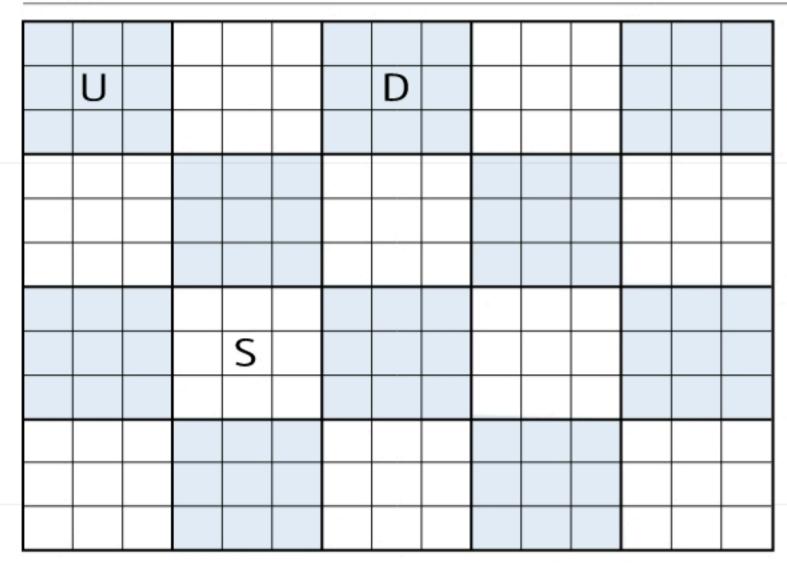

| Α           |                  | G      | L           |                  | Μ           | N           | Т                | 0           | Α           | R           |                  | Α                     | Ν           | D      |
|-------------|------------------|--------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|
|             | D                | 1      | 9.8         | I                | N           | Ε           | Ν                | С           | В           | Е           | D                | R                     | Τ           | G      |
| D           | Ε                | S      | D           | Ε                |             | 1           | Α                |             | 1           | 0           | L                | Т                     | Α           | С      |
| О           |                  | D      | Μ           | 0                | ٧           | Α           | Τ                | Μ           | Н           | 1           |                  | Ε                     |             | L      |
| 1           | Ε                | Ν      |             | D                | Е           |             | Ε                | L           | Ε           | Ν           | Т                | C                     | 1           | Α      |
| Ε           | Ν                | С      |             | Α                | С           | Α           | S                |             | Α           | D           | 0                | Ι                     | Α           |        |
|             |                  |        |             |                  |             |             |                  |             |             |             |                  |                       |             |        |
| Μ           | Α                | R      | Μ           | Α                | Н           | Т           | 1                | D           |             | D           | Ε                | 0                     | ٧           | Τ      |
| M<br>L      | A                | R<br>C | M<br>F      | A<br>U           | H<br>E      | T<br>E      | I<br>S           | D<br>O      |             | D<br>D      | E<br>E           | 0<br>D                | V<br>E      | I<br>P |
| M<br>L<br>R | A<br>E           |        | M<br>F<br>E | A<br>U           | H<br>E<br>M | T<br>E<br>N | S                | D<br>O<br>V |             | D<br>D<br>A | E<br>E           | 0<br>D<br>L           | V<br>E<br>A | I<br>P |
| M<br>L<br>R | A<br>E<br>O      |        | M<br>F<br>E | A<br>U           | H<br>E<br>M | T<br>E<br>N | I<br>S<br>A      | D<br>O<br>V | I           | _           | E<br>E<br>•      | 0<br>D<br>L           | V<br>E<br>A | P<br>R |
| M<br>L<br>R | A<br>E<br>O<br>L |        | M<br>F<br>E | A<br>U<br>I<br>N | Μ           | T<br>E<br>N | I<br>S<br>A<br>S | D<br>O<br>V | I<br>P<br>C | _           | E<br>E<br>O<br>A | O<br>D<br>L<br>P<br>A | V<br>E<br>A |        |

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

#### Sopa de letras

ABDKAAMÑOAQRSASH EFCAGLANAPUATFAI HATMORTEROGHEARF OMILICAOÑANGSI EEÑAGRANADALQJ ATUNLJASRKPFTALP X R F Z O C A Ñ O N U A I AAAAAHAPAQEGPAVR V L A L X C A M S R I P I F A T ALELAYSAIXGVSARS MAIAFACSEALETVFV ADRMAJMOAPAROTJT DOLARMANTIFALAUA ARASOASQPKSTAVEU ZAIEKECEOAEISGAV AVAXAYAAEIOJL AMREVOLVERSTAUGU HRISCACSEALEAVFN

Ocho armas de guerra

#### Cruzado mágico

#### Escalera

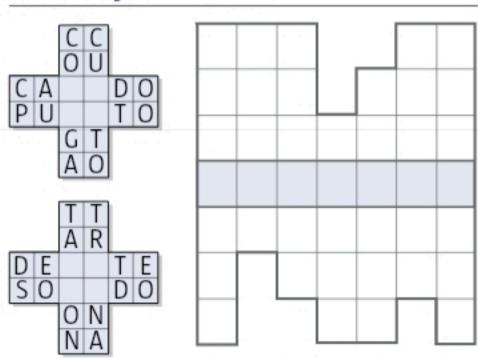

Ponga las letras que faltan para completar las palabras

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Trance, abuso, rosario, bueno, aliado, excelso, tanque

#### Enredo

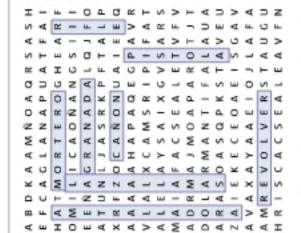

Soluciones



OMJAR cortijo Palabra clave: reforma, franela, trámite, ENBEDO: Sucesor,

Marcha de la Sal como acto sin violencia, promovio la Partidario de la desobediencia Independencia de la India. destacado del Movimiento de tue el dirigente más

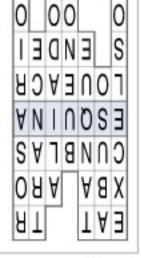

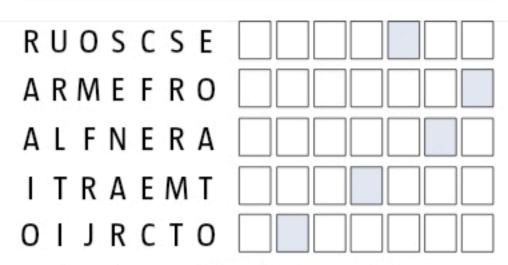

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

#### <u>Autodefinido</u> Sudoku



5 6 9 6 2 8 8 6 3 4 4 7 5 9 6 8 6 4 3

Difficil

# 9 3 5 8 6 7 2 7 6 1 8 3 2 1 8 5 2 1 9 2 7 5 4 1 8 7 4 7 4 6

#### Crucigrama

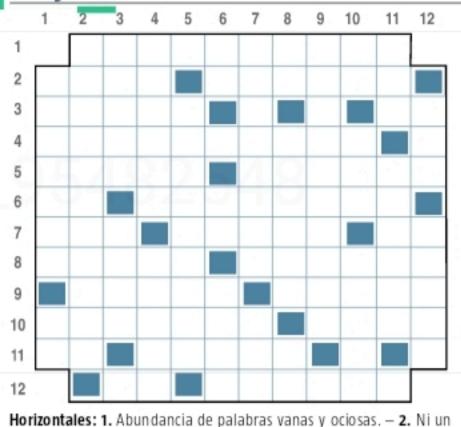

romano en Marte. Volátiles, vaporosos. — 3. Mercado mayor de más

importancia que el común. Acaban fatal. — 4. Íbamos a la cita. — 5.

Broma que no hay quien entienda. Cubriese. — 6. ¡Un poco de ritmo!

Coloco cada cosa en su lugar correspondiente. — 7. Utiliza la cuerda.

Toldo que se pone por encima de una cama. Las ponen en duda. - 8.

Pluralidad de personas. Al revés, pondré la mano encima. - 9.

Instrumento para hilar. Me dejé ver en parte. - 10. Impreso de

propaganda. Se juntan con reparos. — 11. Están en ascuas. Gusano con

doce anillos. — 12. El centro de Cuenca. Al revés, escriban para dejar

Verticales: 1. Al revés, vasija esférica de vidrio. Nota musical. — 2.

Sacerdotes del segundo grado de la jerarquía. — 3. Galería de pórticos.

Al revés, lugar de distraídos. — 4. Empleo indebido de la forma 'le'. Está colgado por el teatro. — 5. Crepúsculo. — 6. Causan baja. Encabezan el

Gobierno. Pescado grande. - 7. Ocultase algo. Al revés, yo, en latín. -

Van en serio. Modo. Poco atractivo. – 9. Juntase en compendio. –

Se meten en líos. Sauce. Vaso sagrado grande. — 11. Agarradero.
 Ciudad bíblica. — 12. Disfruta de la novela. Matriz de las hembras.

Jeroglífico

**Ajedrez** 



0

w

Juegan blancas

Ϊ

808

Ĭ &

¿Qué toro es ese en la corrida?

# Radioteléfono Placetaxi pide tu taxi por teléfono o por la app Facturación mensual a empresas

Vehículos adaptados • Hasta 8 pax

Pago vía app con precio máximo garantizado a través de pidetaxi

91 547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

#### Ocho diferencias







constancia.



SOBRERO, EI
RygS 2. Dd2! Dxb3
8. Cf5+

JEROGLÍFICO: EL



#### Santoral

Grupo Alfil

Amado, Emiliano, Juan Crisóstomo, Julián y Litorio.

#### Cumpleaños



#### **SORAYA ARNELAS**

cantante (40)

#### SANTIMILLÁN

presentador de televisión y humorista (54)

#### STELLA MC CARTNEY

diseñadora de moda (51)

#### **ALEJANDRO TOUS**

actor (46)

#### Loterías

|                     | A ONCE             |
|---------------------|--------------------|
| Lunes, 12 de septie | mbre               |
| Número premiado     | S:007 10658        |
| Domingo, 11         | S:055 <b>59939</b> |
| Sábado, 10          | S:030 97935        |
| Viernes,9           | S:099 25378        |
| Jueves, 8           | S:024 55284        |
| Miércoles, 7        | S: 010 93356       |
| Martes, 6           | S: 024 916 04      |
| Lunes.5             | S: 021 10436       |

#### BONOLOTO

Lunes, 12 de septiembre Números

| 18-19-29-34-36-41 | C-16/R-9  |
|-------------------|-----------|
| Aciertos          | euros     |
| 6                 | 0         |
| 5-C 1             | 94.704,28 |
| 5                 | 1.158,95  |
| 4                 | 36,36     |

#### LOTERIA NACIONAL



35

Sábado, 10 de septiembre Número premiado

85140 0-7-9

#### EUROMILLONES



Viernes, 9 de septiembre
Números
17-23-24-26-27
Números estrella 04-09

#### LA PRIMITIVA



Lunes, 12 de septiembre

#### Números 06-07-23-29-43-49 C-37 R-7 Aciertos euros

6+R 0 6 589.818.85 5+C 47.823.15 5 2.087.52

#### ELGORDO



Domingo, 11 de septiembre

Números

01-19-25-27-39 C-1

Patricia Navarro, MADRID

s el plató más grande de España, «porque así es la televisión por la que apuesta Antena 3», dice minutos más tarde Carmen Ferreiro, la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia TV. Hoy está tranquilo, a pesar de que es día de presentación. Otras jornadas por aquel lugar los nervios se tensan y sepulcral es el silencio antes del estallido. Así tal cual. Es el escenario de «La Voz» donde los talents se juegantodo mientras los coaches están de espaldas atentos, el lugar elegido para la presentación de la próxima edición del formato de Antena 3. No es una más. Cumplen diez años. Y muchos éxitos.

Eva González seguirá a cargo de la presentación y la italiana Laura Pausini, tan arrolladora como siempre, está de vuelta. Y se nota. Es lo más cercano a un huracán en escena. Valor seguro. La complicidad con el resto de coaches, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco es evidente. De una pregunta pueden salir veinte anécdotas. Son así. Fluyen.

Todavía no se sabe la fecha de estreno, pero sí, cómo dijo Carmen Ferreiro, «es la primera vez que vamos tan pegados grabación y emisión», que no duda en explicar algunas de las claves de esta edición tan especial, al estar de celebración. «Esun formato valioso para cualquier cadena porque es el rey de los talents y tiene el mejor casting que puede haber en la televisión». Sin perder de vista que «lideró todos los días el prime time».

La Directora de Programas de Atresmedia avanzó que habrá un reencuentro muy especial, ya que volverán a pisar el escenario los coachesoriginales, es decir, Malú, Bisbal, Melendi y Rosario.

Bien conoce los entresijos del programa Encama Pardo, directora ejecutiva de entretenimiento de Boomerang TV, que no dudó en resaltar uno de los valores más importantes: «La pasión que impregnatodo. Cuando alguien cree en tisacastodo el potencial. Cuando los concursantes tienen que decir adiós agradecen la empatía que los coaches tienen y hay otra cosa que es la verdad, el mostrar cómo son ellos, sin estar pendientes de las cámaras. Eso se consigue

Laura Pausini, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco serán los coaches El éxito de Antena 3 celebra sus 10 años y lo hace con Laura Pausini, Pablo López, Luis Fonsi y Antonio Orozco como coaches

# Orozco: «No hacer **'La Voz'** fue una tragedia»

traspasar», comentó.

EvaGonzález, que sigue al frente del programa, tuvo palabras de agradecimiento con el equipo y muy especial con el regreso de Pausini, «vuelve mi italiana favorita» o Antonio y Pablo, a quienes catalogó como «el zipi y zape de 'LaVoz'».

Si alguien se expresó con la chispa que le caracteriza fue Laura Pausini. Fresca y divertida. Viva y cariñosa. Una fórmula irresistible que hizo que se ganara el corazón de la audiencia. «Estoy aquí con mucha ilusión», comenzó diciendo. «Firmaría cadaaño, aunque no siempre se puede. A veces somos cantantes y tenemos que preparar discos. Una de las motivaciones por las que me gusta tanto estar aquí es porque me siento libre. Cuando me encuentro a gente por la calle me dice si está todo arreglado y en otros formatos puede ser que sí, pero aquí no. En España nunca me han dicho nada y eso me hacemuyfeliz. Regresar esvolver a casa. Este año nos hemos peleado mucho, porque hay mucho talento», reconoció Pausini.

Pausini: «La gente por la calle me dice si está todo arreglado y en otros formatos igual sí, pero aquí no» «He encontrado el hogar y me llevo una carrera de vida y de música», apuntaba Pablo López, que reconocía que le parecía que otros años había tenido «más cara».

De Luis Fonsi contaba Antonio Orozco cómo se cruza el mundo una y otra vez para volver a grabar sin dar la menor importancia y así lo sentía el propio protagonista: «Se dicen mucho las palabras casa y privilegio, pero sentarse en esa silla lo son. Es mi tercera vez en España y uno pensaría que ya se convierte en un programa de televisión, pero se nos olvidan que están las cámaras. Son muchas horasy de pronto a cabasa las on ce y media y en vez de irte sacas una guitarra y te quedas tres horas más. Esto es arte, magia y gente bonita», contó Fonsi.

Antonio Orozco lo tuvo claro: «El año pasado no estuve grabando y fue una puta tragedia». Ya antes había contado la felicidad quesentía: «Séque estoyviviendo de los momentos más especiales de mi vida. Creo que he tocado techo. Tengo los compañeros que deseo y son lecciones de vida todos los días».

Y vendrán sorpresas, sin desvelar, y otras que ya conocemos como los asesores, entre los que se encuentran Raphael, Lola Indigo, Mala Rodríguez y Vanesa Martín. Alberto Núñez Feijóo acudirá mañana a «El Objetivo» de Ana Pastor

L.R.C. MADRID

Anuncio por todo lo alto de la nueva temporada del programa de actualidad presentado por Ana Pastor, «El Objetivo», vuelve a la Sexta este miércoles 14 de septiembre para estrenar su undécima temporada, y lo hace con un invitado político de altura que reclamaba su presentadora: Alberto Núñez Feijóo.

En el mes de mayo de este mismo año, Ana Pastor entrevistó alactor Luis Zahera («Entrevías», «Vivir sin permiso») y quiso aprove char para pedirle al intérprete que intermediara para que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acudiera a una solicitud de entrevista en el programa, ya que es de sobra conocido que actor y político tienen una muy buena relación de amistad. «Alberto, mira: aquí te tratan muy bien, es neutral, es... de verdad, se apellida Pastor, ¿hay algo más bonito? Un pastor que te guíe, ¡que es lo que necesitas tú! ¡Vente para aquí!», bromeó el actor. Quiso repetirel mensaje con una invitación directa mirando a cámara: «Ventepara aquí, Feijóo. Alberto, perdón. Que nos tuteamos. Alberto, vente».

Pues parece que el llamamiento ha surtido efecto y «El Objetivo» ha lanzado su nueva promo y en ella reproduce las palabras de lactor y su petición y acaba con una matización: «Siempre hay que hacer caso a Luis Zahera», y añade que este miércoles a partir de las 22:30 horas Alberto Núñez Feijóo será el primer invitado del primer programa de la temporada del espacio que presenta Ana Pastor. Será la primera ocasión en la que el político gallego acuda al formato de laSexta, que ya fue visitado por supredecesor, Pablo Casado. La temporada pasada pasaron por el plató personajes como José Luis Rodríguez Zapatero, Carolina Darias y Pilar Urbano, Pedro J. Ramírez, Yolanda Díazy Garry Kaspárov, yespeciales sobrela actualidad.



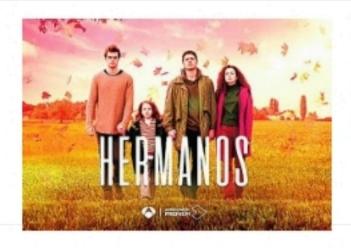

#### «HERMANOS»: ÖMER ESTÁ EN EL HOSPITAL Y SUZAN PERMANECE A SU LADO



ANTENA 3

Con Susanna Griso. 13:20 Cocina abierta con Karlos

Con Sandra Golpe.

16:00 Cocina abierta con Karlos

Concurso con Roberto

Con Vicente Vallés y

Con Pablo Motos. Con

Pilar Rubio, Juan del Val,

El Monaguillo, Tamara

Falcó, Antonio Resines,

Espósito y Omar Montes.

Invitado: Karra Elejalde,

la colaboración de

Carlos Latre, Lali

Marron, Nuria Roca,

08:55 Espejo público.

15:45 Deportes.

16:02 El tiempo.

19:00

20:00

17:45 Tierra amarga.

¡Boom!

Leal.

21:30 Deportes.

21:35 El tiempo.

actor.

22.45 Hermanos.

02:30 Live Casino.

Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

Arguiñano.

16:30 Amar es para siempre.

Pasapalabra.

21:00 Antena 3 Noticias 2.

21:45 El hormiguero 3.0.

Esther Vaquero.

Antena 3 estrena hoy, después de «El Hormiguero 3.0», un nuevo capítulo de la

exitosa serie «Hermanos», disponible en ATRESplayer PREMIUM. En el nuevo episodio, Ömer está en el hospital, Suzan permanece a su lado. Después de una gran discusión entre

Orhan y Şengül, és te se va de la casa. Mientras Melisa apoya a Kadir para que acabe la escuela que dejó sin terminar, Doruk empieza a trabajar en el café de Selim para estar con Asiye. Al tiempo que Suzan rompe el contrato firmado por Ömer e intenta establecer un vínculo con él, Harika

se vuelve loca. Harika se desespera por alejar a Ömer de su casa y de su madre. «Hermanos», la ficción turca en emisión desde 2021 que arrasa en audiencias, narra la emocionante historia de cuatro hermanos que viven una vida feliz, con los bolsillos vacíos pero llenos de amor.

#### LA 1

08:00 La hora de La 1. 11:30 Hablando claro. 14:00 Informativo territorial. 14:10 Hablando claro.

14:50 Eltiempo. 15:00 Telediario 1.

15:55 Informativo territorial. 16:20 Cine. «La cuchara de Elli».

17:50 Servir y proteger. 18:50 El cazador.

19:50 Te ha tocado. 20:30 Aguíla Tierra. 21:00 Telediario 2.

21:50 Entrevista al presidente del Gobierno.

22:25 La noche de los cazadores.

#### LA 2

14:25 Las recetas de Julie con Thierry Marx.

15:15 Sin equipaje. 15:45 Saber y ganar.

16.30 Grandes documentales.

18.10 Documenta2. 19:05 La cocina vegetariana de Jamie.

19:50 Sin equipaje. 20:10 Grandes viajes ferroviarios por Australia.

21:10 Grandes diseños. «Liskeard».

22.00 El comisario Montalbano.

01.30 Documentos TV.

#### TRECE

15:00 Don Matteo. 16:00 Cine. «Comando secreto».

21:55 El tiempo en Trece. 22:00 El cascabel. 00:30 El Partidazo de Cope.

#### LA SEXTA

07:30 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s.

11:00 Al rojo vivo.

14:30 La Sexta noticias 18 edición.

Con Helena Resano.

15:10 Jugones. 15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo y Iñaki López.

20:00 La Sexta noticias 2<sup>a</sup> edición.

Con Inés García. 20:55 La Sexta Clave. Con Rodrigo Blázquez.

21:15 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21:30 El intermedio.

22:30 Cine. «Indiana Jones y la última cruzada». El padre de Indiana Jones, el también arqueólogo Henry Jones es secuestrado cuando

busca el Santo Grial. Indi debe ir a rescatarloy, de paso, intentar hacerse con la preciada reliquia, que también ambicionan los nazis.

01:10 Cine. «Oscuro secreto».

#### NEOX

09:30 Los Goldberg. 10:35 The Big Bang Theory.

12:15 Los Simpson. 15:15 Friends.

17:30 Los Goldberg. 18:40 The Big Bang Theory.

20:30 Mom.

22.30 Cinematrix. «Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte».

00:45 Cine. «Toda la verdad».

#### NOVA

16:45 El triunfo del amor. 17:45 El zorro, la espada y la

19:00 Pasión de gavilanes. 20:00 Alas rotas. 21:15 Meryem.

21:45 El sultán. 22.45 Cine Supernova. «La traición».

00.45 Cine Supernova. «Hermanos de sangre».

#### MEGA

12:40 ¿Quién da más? 14:00 El increíble doctor Pol. 16:45 ¿Quién da más?

restauraciones. 18:40 El salón de las subastas. 20:35 Maestros de la parrilla.

17:50 La tienda de las

22:25 Equipo de investigación.

FOX

#### **CUATRO**

08:20 Alta tensión. 09.20 Alerta Cobra.

13:15 En boca de todos. 14:50 Noticias Deportes Cuatro.

15:00 Alta tensión.

15:45 Todo es mentira.

17:15 FIBA Eurobasket 2022.

España-Finlandia.

19:15 Cuatro al día. 20:00 Cuatro al día a las 20 h.

20:40 Noticias Deportes Cuatro. Con Diego Miguel

Fernández y Luis Alberto Vaquero.

21:00 El tiempo. 21.05 First Dates

22.45 Futura. 01:45 The Game Show.

#### TELECINCO

09:00 El programa de Ana Rosa.

13:30 Ya es mediodía.

15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes. 15:50 El tiempo.

16:00 Sálvame limón.

17:00 Sálvame naranja.

20:00 Sálvame sandía.

21:00 Informativos Telecinco.

21:40 El tiempo.

22:00 Pesadilla en el paraíso.

22:50 Got Talent España.

01:15 Got Talent España.

Momentazos.

TNT

#### TELEMADRID

14:00 Telenoticias. 15.35 Cine de sobremesa. «El secreto de Santa

Vittoria». 18.00 Cine western, «Tambores fraternos».

19:30 Madrid Directo. 20:30 Telenoticias. 21:20 Juntos.

22:35 El show de Bertín. 00:45 Micámara y yo.

14:50 El tiempo en Trece.

18:00 Abierto redacción. 18.15 Cine western, «La novia

salvaje». 20:30 Trece noticias 20:30. 21:05 Trece al día.

14:30 La Resistencia. 15:50 Cine. «Cerdos salvajes... con un par de ruedas».

17:27 Cine. «Mi familia del norte».

Imperio romano?

23:40 La Resistencia.

19.12 Blue Bloods.

22:30 Rojo Caramelo. 23:00 Ilustres ignorantes.

#### **#0**

¿Qué acabó con el

06.45 The Walking Dead.

08.20 Shin Chan. 09.13 House.

12.55 Shin Chan. 13.55 Los Simpson.

16.31 Bull. **19.14** 9-1-1.

04.00 CSI Las Vegas. 05.30 The Walking

13.04 Friends.

16:00 Cine. «Hancock». 17.32 Lucifer.

19.22 FBI.

Cine. «El fuego de la venganza».

03:12 Cine. «Londres Distrito

Criminal». 04:30 Cine. «Escuadrón Suicida».



ABONOS YA A LA VENTA WWW.LAS-VENTAS.COM Sáb. 1 oct.

Novillada picada G 6 novillos de Fuente Ymbro

Víctor Hernández Álvaro Alarcón

Vie. 7 oct. 🧸 Corrida de toros 6 toros de El Pilar

**Diego Urdiales** Juan Ortega Pablo Aguado

Dom. 2 oct. 18:00 h



Adrián de Torres Román Ángel Sánchez

Sáb. 8 oct. , T Corrida de toros 6 toros de Puerto San Lorenzo La Ventana del Puerto

Uceda Leal Morante de la Puebla **Ángel Téllez** 

#### Jue. 6 oct. 18:00 h

Novillada picada 6 novillos de Valdellán

Yon Lamothe PRESENTACIÓN Diego García Jorge Martinez

Dom. 9 oct. 😕 Corrida de toros 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel A. Perera Juan Leal Alvaro Lorenzo



Mié. 12 oct. Corrida de toros - fuera abono -

> Toros de Cortés HISPANIDAD

6 toros de Victoriano del Río

Talavante Roca Rey Fco. de Manuel



#### martes, 13 de septiembre de 2022

o exagera Ayuso cuando ha ce referencia al riesgo de que España «se encamine al despropósito bolivariano». El problemano es que gobiernen los socialistas, sino sus socios y aliados parlamentarios. Lo que ha sucedido en Hispanoamérica muestra cómo se puede evolucionar desde sistemas democráticos y en progreso económico hacia regímenes en los que se coacciona a los opositores y se extiende la pobreza. La poderosa izquierda mediática, que podemos ver estos días en acción, alerta de los riesgos de lo que denomina la ultraderecha mientras se siente muy cómoda con las victorias de los populismos latinoamericanos. No les importa apoyar al gobierno de coalición socialistacomunista. En cambio, harán todolo necesario para impedir que Feijóo gane las elecciones. Es cierto que saben que los dirigentes del PP son manejables, como sucedió con Aznary Rajoy, ya que les preocupaba que les llamaran fachas, ultras o franquistas. Por ello, les ofrecieron a los periodistas de izquierdas una vida confortable y regalada. Por supuesto, cuando llegó el momento arremetieron contra ambos de forma inmisericorde. Nunca se equivocan ala hora de i dentificar a sus enemigos y no paran hasta

Sin Perdón

#### Ayuso contra los bolivarianos



Francisco Marhuenda

«Ayuso ha conseguido convertir Madrid en un bastión en contra del comunismo, los populismos y los antisistema»

destruirlos, personaly políticamente. Por el contrario, la izquierda política esinmisericorde con sus enemigos mediáticos. Nole importa mentiry manipular con tal de acabar con ellos.

No es fácil impedir la libertad en una democracia. Por eso, a los socios bolivarianos de Sánchez les gustaría que España evolucion ara hacia un régimen como los que actualmente existen en el otro lado del Atlántico. No son más que ultras populistas que se esconden tras un inexistente progresismo. Es lamentable, pero solo rezuman odio, sectarismo y fanatismo. Ayuso ha conseguido convertir Madrid en un bastión en contra del comunismo, los populismos y los antisistema. Tras su victoria llegaron las de Castilla y León y Andalucía. Todo indica que son el preámbulo de los éxitos que vendrán en las autonómicas y municipales, así como en las generales. La presidenta madrileña estuvo magnífica este lunes e nun discurso en el que mostró las principales líneas de su acción de gobierno en este año electoral. No importa que los mariachis al servicio de La Moncloa inventendisensiones en el PP outilicen la descalificación contra Feijóo. Una gran mayoría de españoles no quiere que España se encamine hacia un sistema bolivariano.



ésar Antonio Molina, que es un gran poeta y un respetado intelectual, está publicando en la Prensa española artículos caviables, aromados por una cultura extensa y una escla- recedora escritura. En medio de la dispersión veraniega, ha dicho: «Sánchez se haganado a pulso el rechazo de la ciudadanía. Y ni haciéndose pasarpor el rey Midas, sobrevive. Es cierto que, en apenas año y medio, se pueden perpetuar aún mayores males. Por ejemplo, ofrecer atodo el mundo lo que no se tiene y quien venga que arree».

Según César Antonio Molina, España arde por los cuatro costados, «pero no debemos preocuparnos porque Sánchez, sin corbata, está de guardia». El Partido Comunista, sin embargo, escarba la arena del albero nacional. Ni Yolanda Díaz ni Enrique Santiago pare cen capaces de reconducir la situación. «Las becarias de Podemos –asegura César Antonio Molina-le han dado un golpe de mano al señor secretario general del Partido Comunista de España». Belarray Lilith lo decapitaron a la manera de Judith y Holofernes». Y tiene razón, toda la razón, el escritor cuando asegura: «La geneCanela fina

#### ¿Arde España por los cuatro costados?



Luis María Anson

de la Real Academia Española

«La ley sanchista de Memoria Histórica, redactada por Bildu, podría llevar ante los Tribunales a Felipe González»

ración política de Sánchez, ya de por sí bastante mediocre, consentida, maleducada, malentendió conscientemente a la esforzada y heroica generación anterior gracias a la cual ellos han podido vivir una época dorada. Incluso en su ley de Memoria Histórica redactada con Bildu, ¡nada menos!, van camino de llevar a los tribunales al primer Gobierno socialista presidido por Felipe González, el mejor gobernante que ha tenido este país en democracia. Y con él, a Alfonso Guerra y a tantos y tantos magníficos ministros acusados de franquistas».

Artículos caviables, sí, los que escribe César Antonio Molina, poeta, pensador, socialista sincero, socialdemócrata, independiente, que fue un excelente ministro de Cultura y que, además de lanzar verdades como flechas a loss anchistas, le ha dado también un cachete a Juan Manuel Moreno por su consejería de Turismo, historia y cultura. «Andalucía es Séneca, Velázquez, Picasso, Juan Ramón, Aleixandre, Zambrano... Poner la cultura al final y como apéndice es un insulto». España, en fin, se encuentra entre la scinco grandes potencias culturales del mundo.

Valencia. Teléf.: 963.52.49.77.

Teléf.: 954.36.77.00.







#### FELICIDADES, CARLOS,

#### POR TU 1.ER TÍTULO DE GRAND SLAM®

En un año plagado de éxitos, Carlos Alcaraz ha demostrado una vez más su habilidad, su deportividad y su infatigable energía sobre la pista. El mundo entero lo vio iniciar la temporada de forma espectacular, cuando se alzó con cuatro títulos ATP en un plazo de tres meses. Ahora, el joven español ha alcanzado cotas inimaginables y ha ganado su primer Grand Slam® en uno de los torneos más grandes del tenis: el US Open. A sus 19 años, es el jugador más joven en coronarse como número 1 del mundo en la historia del Ranking ATP. Un tenista que encarna la pasión y la determinación por hacerse con la victoria, y que forma parte de la nueva generación de campeones que perpetuará la tradición de excelencia vinculada a este deporte. Rolex felicita a Carlos por su extraordinario triunfo en Nueva York.

#Perpetual



OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA EN ORO BLANCO DE 18 QUILATES

